



# Presented to the LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO

bу

Professor Ralph G. Stanton Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

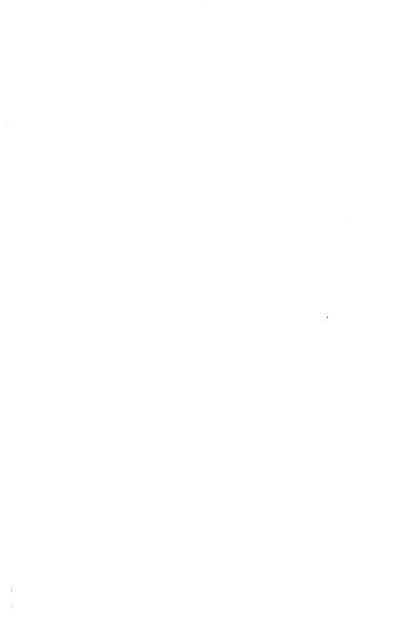

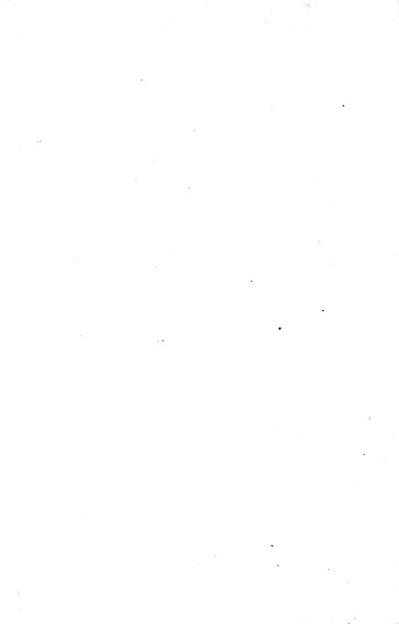

# MOTIM LITERARIO

E M

# FÓRMA DE SOLILOQUIOS.

Desta Obra, inteiramente Original, se publicão duas folhas cada semana, que encerrão objectos separados, e independentes.

JOSE' AGOSTINHO DE MACEDO.

TOM. III.



#### LISBOA,

NA IMPRESSÃO REGIA. Anno 1811
Com licenca.

Vende-se na Loja de Desiderio Marques Leão no largo do Calhariz, N.º 12, onde se fazene, as Assignaturas.

O preço para os Assignantes he 70 rs. por semana, e para os não Assignantes 80 crs., e a collecção inteira de 32 semanas em papel 3:600. E adverte-se, que a Obra durará 4 annos, que para tanto ha manuscripto.

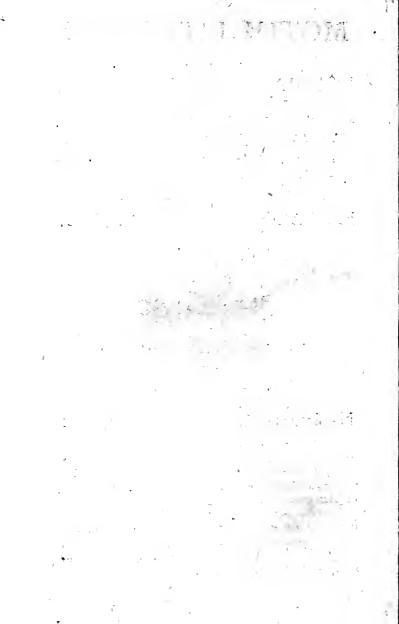

## MOTIM LITERARIO.

#### NUMERO XXII.

Soliloquio LXV.

Unca me persuadi, que hum homem chegasse a sonhar estando perfeitamente acordado, só a minha propria experiencia me póde persuadir da realidade desta em apparencia manifesta contradicção. O homem solitario, e costumado a profundas meditações sobre objectos abstractos, com os sentidos bem despertos sente correr a imaginação pelo paiz das quiméras até ao ponto da advertencia, então se lhe dissipa o rapto, ou o extasi;

e torna outravez aos uso, ou exercicio da triste razão: tal me succedeo a mim no presente Soliloquio abstracto, que eu não quiz deixar perder como outros muitos, que escritos serverião de alguma cousa aos homens meus similhantes. Eis-aqui o que eu disse comigo em hum sonho acordado.

Se eu soubera, que cousa he esta terra, e que cousa são os outros innumeraveis Corpos Celestes, que apenas chega a noite se descobrem, e qual fosse sua verdadeira formação, e origem, com este perfeito conhecimento seria eu acaso mais alguma cousa do que sou? Seria acaso com toda esta sabença, mais util aos meus similhantes? Nem huma cousa, nem outra alcançaria; ainda que com ef-feito eu descesse agora dos Astros, acabando de dar hum passeio, ou huma volta pelo espeço, e contasse tudo aos meus similhantes como tesremnnha de vista, nem eu me engrandeceria mais, nem os tornaria me-

lhores, nem faria á minha Patria o grande serviço de a alimpar de Francezes, e dos seus sequazes, animalejos muito mais daninhos, barbaros, e ignorantes, que os mesmos Fran-cezes. Com tudo eu creio que não existe hum homem, que não goste de ouvir novidades certas lá de cima, he bairro aquelle, que desafia a curiosidade de quem tem os olhos abertos. Eu tambem o quereria, e para satisfazer meus desejos lerei acaso os sonhos do homem Buffon, ou quanto escreveo aquella porção de terra modificada em homem, e com espirito de homem, que se chamou Plinio? Nem hum, nem outro eu consultarei. Em me cheirando a ler o que os homens escreverão, volto a cara como se faz, quando se topa com hum objecto desagradavel. As esquinas de Lisboa ha quasi nove mezes a esta parte me indispozerão contra a letra redonda, nunca o chumbo modellado em caractéres typograficos foi mais profanado!

Quando observo os Astronomos armados de longos telescopios desde Galileo, até la Place, medindo os Corpos Celestes, e suas distancias, calculando suas reciprocas relações, seus movimentos com os magicos termos de razões inversas dos quadrados das ditancias, quando oiço a Lei de Kleper; seguida como o de cálogo pelos seus confrades, quando vejo hum Fysico-Mathematico descrevendo a figura da terra sentado em huma cadeira ao canto da sua casa; pareceme que vejo hum insecto que se não póde distinguir senão com o soccorro de hum excellente microscopio. em cima do lombo de hum Elefante, no meio de hum vasto deserto do Imperio do Monomotapá, por onde girão outros Elefantes, e outos animaes; parece-me, digo, que vejo este insecto repimpado sobre a ponta de hum cabello, ou pello do Elefante, explicando aos outros bichi-nhos seus similhantes, que cousa seja aquelle corpo para elles mais que

immenso, sobre o qual elles se achão, e que relações tenha com os outros que veem mover-se em distancias tambem immensas para elles. Eu sou hum insecto chamado homem, e sempre me lembrarei com prazer daquelle Apologo das duas pulgas em cima do espinhaço de hum cão. Formica, et musca contendebant acriter; assim as duas pulgas disputavão sobre a figura daquelle vastissimo Corpo, em que existião, e depois que pela contrariedade das opiniões se escaldárão algum tanto, e vierão a dente, barafusiando forte, sentindose o cão alguma cousa incommodado com seus movimentos, acudio com a parte de trás, cossou-se, esmigalhou as pulgas, e acabou-se a questão. Oh homens, filhos da terra! Sois muito pequenos! Eu não tenho visto mais, que o desevolvimento de vermes, e de insectos; não vi mais do que brotarem do chão hervas, e plantas; e nascerem animaes depois do ajuntamento de hum macho, e de huma

femea. Eis-aqui os estreitos limites da minha imaginação, e das minhas idéas. Tudo o que avanças daqui por diante não póde ser mais do que idéas modeladas sobre estas precepções. Os homens não pensão sobre o que igno-rão senão pela dialetica da analogia daquillo que conhecem. Hum homem he mais pequeno em comparação da terra que huma pulga, relativamente a hum Elefente. Ora eis-aqui hum perseito delirio, em que eu me acho algumas vezes. A negra analogia me escandece de tal maneira, que chego a imaginar, que a terra, e os immensos Corpos Celestes que a cercão (mentira como esta, nem os Francezes nos tem pregado) são seres viventes, e semoventes de especies entre si differentissimas. Que vidas serão as suas! Que fórmas os devem differençar huns dos outros! Os homens, ainda que seja o mesmo Buffon, o mesmo Daubenton, o mesmissimo Spalanzani, e o proprio Galvani, são tão pouco apres para inda-

gar estas cousas, como seria hum mosquito trombeteiro, passeando so-bre o dorso de huma grande Baléa de Spiritberg, que pela analogia de sua propria vida, ferrão endiabrado, e azas amotinadoras, quizesse ajuizar do estado, e deduzir a vida, os movimentos, e toda a economia animal dos grandes Leviatans, ou Dragões do mar. Se olho para o meu corpo, eu o vejo coberto em parte de cabellos, e de pellos, se o considéro com hum bom microscopio, o observo cheio de huma subtilissima pennugem, e de hum cardume prodigioso de pequeninos viventes, que pela sua pequenhez extrema, deixão indicifravel sua diversa especie, que vivem, e respirão na minha insensivel trans-piração. Vejo algumas partes rugosas, que me offerecem a imagem de hum numero prodigioso de cordilheiras de montanhas, evalles, que taes devem ser para os infinitamente pequenos insectos, que existem em mim; vejo outras partes lisas á si- milhança de vastas campinas, e que taes devem parecer, e são para os animaculos microscopicos. Até no meu mesmo sangue nadão, e se mergulhão viventes de varia fórma, todo eu sou huma interminavel bixaria. Se olho para a terra, a vejo em parte coberta de huma prodigiosa quantidade de arvores, e plantas, todas várias, e todas admiraveis, e em parte povoa-da de huma turba prodigiosa de viventes, que vivem, e respirão a tran-piração da terra a que os homens, que apregoão por Fysicos, cha-mão ár; descubro, huma grande multidão de montanhas, e de valles, e as aguas estão cheias de hum cardume immenso de seres nadadores. Eu vivo da terra, e sobre a terra; a terra he hum mundo para mim; eu sou hum mundo para os infinitamente pequenos seres, que me povoão a pelle, a carne, e até o sangue. A cada instante he varia a carreira da minha vida, vario he tambem o curso da vida da terra. Entre a sècas,. e as excessivas chuvas, entre os Estios por extremo quentes, e os Invernos excessivamente frios, ha gradações, que não seguenti sempre o mesmo trem. Observo em mim certas funções animaes periodicas, quarto de hora mais, quarto ele hora menos, como observo periodicos na terra, alguns ventos, chuvas, estações, dias mais, ou dias menos. Sou sugeito a doenças (ainda mal), a sêca, a chuva extrema parecem as doenças da terra, ou os precursores dos terremotos; assim meu corpo está fóra do equilibrio, se suo com excesso, ou se huma ardente sede me atormenta. Sobre o meu corpo apparecem, certas alturas, a quem os mestres enterradores, filhos de Epidauro chamão protuberancias, que ou ficão, ou se desvanecem; surgem dos abysmos do mar montanhas, que, ou desapparecem, ou ficão. Se eu tenho ossos, a terra tem em seu seio andaimes de durissimas rochas, Meu sangue se move, formando a

sistole, e a diastole; as aguas se movem, e de tal movimento procede o fluxo, e o refluxo. Será esta a sistole. e a diastole da terra, ou o movimento, ou passeio constante do tropico de Cancro ao de Capricorneo, e deste para aquelle, será relativamente a terra, o que he a sistole, e a diastole, relativamente ao meu corpo! Eu ignorante imaginava que a terra era hum montão enorme de materia, tão inerte, e immovel como hum calháo; assim tambem cada hum dos infinitamente pequenos insectos, que nascem, vivem, e morrem sobre o meu corpo, se tivessem entendimenro poderião pensar, que eu era huma pedra.

De que especie pois de Corpos Celestes será esta a que eu chamo terra sem saber porque? Quem sabe se será a terra em comparação das outras immensas especies, o que he hum insecto em comparação de hum homem, ou de hum Elefante? Que condição he a minha! Eu sou parte

da terra, e não a conheço, e nada sei da mesma terra, por mais que me entrange na meditação dos escritos de quantos Cosmologistas tem apparecido desde Wiston até La Me-terie, porém tambem os insectos que vivem no meu corpo, nem me conhecem, nem elles mesmos sabem de que freguezia são. Que direi a mim mesmo da conquilagem, que os homens achão em cima das mais altas montanhas, ou nas profundas exca-vações que elles fazem? Parece-me, que taes accidentes na superficie da terra acontecem daquelle mesmo fei-tio, que succedem pequenas mudan-ças na pelle do meu corpo, e dos outros animaes, mediando alguma pequena alteração na máquina. Que me direi destas que me parecem enormissimas cadeias de montanhas. pasmo dos homens pequenos como eu sou? Se estas montanhas, que se levantão até ás nuvens, relativamente a toda a maça terrestre não são de maior consideração, que as rugas

vo focinho de hum velho, nada haverá mais facil de comprehender com Buffon, que as ondas impetuosas do mar, tenhão no decurso dos seculos. accumulado diversas materias humas sobre as outras; donde provenhão aquellas enormes maças, e montões de terra, pedras, e mais salgalhada de que se compõe os montes, a quem os homemsinhos como eu, e outros emlambuçados em Sciencias naturaes dão o nome, de espantosas cadeias de Alpes, Pyrineos, Caucasos, Chienboraço, etc. Assim os ventos formão montes de aréas no deserto sablunoso, que separa a Palestina do Egypto, ora n'hum lugar, ora n'outro, e nenhum enterrou em Bonaparte, quando fugia de Smit! A pequenhez dos homens, tem feito escrever a muitos homens bem grossos livros sobre taes fenomenos, e bem comprido sonho, ou delirio tenho eu passado com todo este futilissimo apparato de analogia, estrada batida pelos peque-nos, que cuidão que todo o mato he

orégãos, e andão ás cégas tacteando, o que o Omnipotente não julgou conveniente, que nós soubessemos, quiz que o homem fosse antes
bom, que sábio, e deixando o mundo ás nossas infantís disputas, deixa-nos ás escuras no conhecimento
interior das suas incomprehensiveis
obras: quando eu sahi deste meu
delirio da comparação do corpo com
a terra, lembrou-me a ingenua confissão do Pastor de Virgilio tambem
analogista: Urbem quam dicunt Romam Melibea putavi, stultus ego;
buic nostræ similem.

#### Soliloquio XLVI.

LI, quando lia, dois livros com excessivo prazer, porque me fazião meditar muito, e profundamente, genero de prazer, que eu anteponho a todos quantos até agora se rem descuberto, ou excogitado, em apa-

nhando livro, que me obrigasse a meditações, até me esquecia do ordinario sustento, contrahindo o habito de meditar até a ponto de não sentir o reboliço das ruas de Lisboa, quando por ellas passeava: estes dois livros são, 1.º a descripção do cabo da boa esperança por André Colby, 2.º a terceira viagem do Capitão Cook. No primeiro vi a relação de hum mancebo Otentote, tirado das agrestes brenhas, bem civilizado, bem tratado, que improvisamente abandonou o estado civil, e foi viver como hum salvagem entre os seus: eis-aqui o facto, agora eis-aqui a meditação. » Venhão cá marrellar-me aos ouvidos que as sociedades cultas, Lisboa, e os Botiquins do Rocio, cortiços de ociosos falladores, tem huma infinita vantagem sobre os póvos Salvagens. O Otentote vivia naquelle lugar, que os Por-tuguezes, corredores de séca, e méca, chamarão o Cabo de Boa Esperaça, em huma Cidade, em que agora,

se estão rindo os Inglezes, chamada Tabelbay, tinha aprendido a escre-ver, e era capaz de ser pelas miudas contas que já fazia, Negociante Hollandez. Andava bem vestido, comido, e bebido, e posto que os Hollandezes não sejão muito liberaes do vinho de Constança, nem por isso o Oteniote deixava de andar muitas vezes alegre, mas deixa tudo para tornar a cobrir-se de huma fedorenta pelle de carneiro, vagando por entre fragas, e dormindo em huma como sepultura de barro, que chamão Huta, onde a escritura, a arithmetica, e outros conhecimentos que havia adquirido erão nullos. Acaba, ó homem; de ser orgulhoso, porque escreves, e calculas. A educação, e o uso te fazem parecer cousa sobrehumana a escritura, e o cálculo. Se tu escreves, a Aranha faz a sua têa, parece o Geometra da Natureza. Que objecto de profunda meditação seria para Democrito, e para Seneca este Otentote! Elle brada de continuo ao Tom. III.

meu coração, e me diz que a gran-de sociedade não faz o homem mais ditoso; e como póde ser ditoso, se elle encontra verdadeiras prizões? Por ventura he ditoso o homem que não he livre? Tudo o que parece vantagem nas grandes sociedades não he mais que huma especie de cantilena adormecedora com que os homens a assinte se procurão fazer esquecer dos males reaes que sentem, e a que estão duramente sugeitos. Quem estuda o homem fóra do mesmo homem vai enganado. A grande questão da sociedade feliz no meio das grandes l'ovoações está bem resolvida com a determinação do Otentote; e outras cousas mais leio eu em Kolby, que me instruem, e alumião mais que as grande tiradas do homem sofista de Genebra; e do homem analizador do espirito, ou intenção das Leis. E será verdade, dizia eu, no meio das minhas meditacões, que o homem de Londres, de Lisboa, e de Roma seja mais feliz

que os Salvagens da America? Alguns Marinheiros Inglezes da Fraga-ta, Resolução (este he o segundo caso) quizerão ficar em Otaiti, porém o Otaitianno não quiz ficar em París, e he belissima a passagem do Poeta De Ille em que pinta este Otai-tiano no Jardim das Plantas abraçado com a arvore que conheceo indigena do seu Paiz. Logo digo eu, o Otaitiano vivia abafado, e mortificado no paraiso dos homens mais que civili-zados de París: o Inglez vivia contente, sem serveja, e bom pão alvo em huma cabana de Otaiti. A vida dos pobres da Europa não he muito differente da vida dos Salvagens da America. O Salvagem Americano, se pesca, ou vai á caça, trabalha para si. O miseravel da Europa se mata por amor dos outros. O vinho, os licores, o café, não tornarão mais diliciosa minha existencia. O Salvagem faz mil carantonhas, se convolve, e torce quando chega á boca o vinho, o licor forte, e os nossos Bii

pestilenciaes adubos. Tudo pode o uso, e este imperioso, e caprichoso tyranno nos faz necessario o tabaco desgostoso, e ingratamente estimulante. O uso faz o camponez robusto, e insensivel á impressão de hum calor suffocante no meio de huma descoberta campina com assombro do delicado poltrão, ou envidraçado no Inverno, ou abanando-se com hum lecre á sombra de frondosas latadas nas tardes do Verão. Não está a ventura na grande sociedade dos homens, huma pequena Aldéa diverge menos do estado natural, huma Povoação como Lisboa existe em huma distancia quasi infinita deste estado proximo a natureza, que se chamou Seculo de ouro; mais homens, mais vicios; mais polimentos, menos ventura, e mais escravidão. O maior delicto que os homens comettérão na ordem social foi a revolução de França, e este infernal attentado nasceo, creou-se, e chegou á sua perfeita maturidade no meio da mais

culta, mais litterata, e mais especuladora Povoação da terra, qual era París. Eu antes quizera viver entre os gelos da Laponia, ou nos areaes da Arabia que em París.

## Soliloquio XLVII.

Hum animo apoquentado como eu sinto o meu animo, desde a instalação do monstruoso governo, que nos tyranniza, vive bem pouco disposto para especulações transcendentes, e abstractas, e eu na necessidade de occupar-me para adormecer meus receios, e o susto de me ver inquilino de humas casas do Rocío, sem janella para a rua, não tenho outro remedio mais que enterter-me em objectos a menos que me não cancem, mas que me divirtão. Nenhuma cousa me interessou tanto no estado social, e na posse de nossas leis, e costumes de que os barbaros nos ar-

rancárão, com a instrucção da mocidade, e nenhuma cousa me magoou tanto como observar o pouco amor, que os mancebos ganhavão ás lettras, quando sahião das escólas de humanidades, onde os moião, e zangavão por muitos annos. E assim devia acontecer, a razão he manifesta, o se tornava publica pela confissão, que os mesmos mancebos fazião no momento de se evadirem ás garras dos Rhetoricões. Para inspirar aosmoços o amor das lettras convém interessallos, nem se podem fazer interessar pelas lettras, quando se lhes não batem as veredas do coração, e do genio. Para isto são precisas obras. engenhosas, nas quaes a Natureza destramente imitada, reage sobre o sentimenso, e he capaz de sublimar a alma. E são a caso deste calibre as obras, que nas Escólas se propõe á mocidade! Deixo-me deste exame que póde ser odioso a muitos Padres Conscriptos architectores de planos de estudos. O merecimento de huma

obra não consiste em o embrexado de palavras todas ellas escolhidas, e approvadas em peridos compassa-dos, que nada dizem, nem explicão. E os livros que só tem isto, são os que de ordinario se propõe á mocidade por modélos. É que acontece depois de alguns annos passados nes-te infructuoso trabalho! Os rapazes não achão gisto na leitura detaes obras. Longe de lhes sublimarem a alma, e de lhe pôr em movimento o coração, esfrião, e estan-cão de morte os miseraveis, e persuadidos que fóra daquillo, que lhe explicou o Sr. Mestre nada ha que seja bello, e interessante, reputão, e com razão, o estudo das lettrashumanas como huma inepcia, ou solemne parvoice, e enjoados deixão tudo por mão., e se arrependem de haverem perdido tantos annos inurilmente.

Pobres rapazes! Empurra-se-lhez toda a culpa deste aborrecimento tão justo, e os Professorassos salvão-se

a si, refundindo tudo na pouco boa disposição da juventude, e julgão satisfazer a todas as queixas, quando dizem, que a unica exposição de alguns retalhos dos arrezoados de Ci-cero bastão para inspirar o genio, e o talento da Eloquencia. Cicero he hum grande Author, e creio, que em razão do meu officio, e do sério estudo, que para o exercitar tenho feito, não houve ainda quem mais o gostasse a pesar dos Grammaticões de quinhentos, que bebião Cicero, isto he, as palavras, os torneos, e as desinencias dos periodos de Cicero. Ora pois ainda que o liinitar-se a hum unico Author, e aos Authores de huma só Nação, quando. do se trata de formar a mocidade seja hum absurdo, quero concederlhe, ou dar lhe de barato, que as orações interpoladas, e retalhadas de Cicero bastem por si só, para formar a Juventude, e desenvolver-lhe o genio para a eloquencia. Com tudo, será sempre verdade, que nem Cicero,

nem outro melhor que Cicero, se acaso existisse, bastará para se conseguir este fim, se os Professores de Rhitorica não tiverem barbas para

lhe fazer conhecer o espirito.

Eu aturei hum, e escutei muitos, e en re tantos, nenhum achei, que soubesse ao menos explanar a economia de hum arrazoado de Cicero, a connexão, e a relação das idéas; a conducta, e os fundamentos da razão principal, e todas as suas ramificações; o scopo, ou alvo a que o Orador se atirava, os meios que empregava para chegar a elle, as cautélas escondidas da arte, os progressos do raciocinio; a proporção, que havia entre o discurso, e a materia, entre o genero empregado, e a qualidade dos Juizes, dos ouvintes, e do Réo. Nenhum achei, a pesar de soffrer hum sabichão oratoriano, que assentão estes homens piedosos, que fóra delles não ha sciencia, nem as mais ligeiras lambuzadas de litteratura, que me soubesse mostrar, onde Ci-

cero he fraco, onde o amor proprio, e sua natural bazofia, presumpção, e va dade o cégava, onde a muita confiança, que de seus relevantes talentos fazia o enganava! Levei-lhe. huma vez o livro do meu Patricio, e parente Jacintho Freire de Andrade, e mostrando-lhe a grande, e arrogantissima tirada de Cojesofar, lhe pedi, que applicase a lente ana-tomica a esta grande peça, e que mostrasse nella todos os apuros, ou velhacarias da arte, com que está organizada, respondeo, que tão altas Filosofia não era para rapazes de doze annos como era eu, que isso seria deitar perolas a porcos. Carreguei: hum dia com hum bacamarte, das Asia de Manoel de Faria, encantado com a Oração Apologetica, que elle poe na boca de Lopo Vaz de Sam-Payo, pronunciada em Relação diante de D. João o III., que presidia, respondeo, que lhe aborrecião Castelhanadas, e que onde estavão as Orações de Cicero, tudo o mais era

immundo lixo. Bastará pois a exposição de Cicero, quando o Interprete, poe toda a sua diligencia, todo o seu estudo em huma litteral construcção conforme as severas Leis da velha Sintaxe, mostrando a pureza, e a elegancia da frase, conforme o juizo dos enormes Vocabularios dos Ciceronianos de quinhentos, o tom harmonico dos periodos, a escolha do esse vidiatur, que fica tinindo nas orelhas, e a frequencia das figuras que os Rhetoricões lhe marcão, e de que Cicero se não lembrou no impeto, e no calor da composição? De que utilidade podem servir as orações de Cicero a hum pobre rapaz estudante, expostas por hum homem, que consumio a sua vida, e saude para sustentar huma questão de muitos annos sobre huma palavra, que hum Poeta velho por divertimento inventou! Em quanto os Mestres fizerem seu emprego, e suas delicas de simplices palavras, em quanto só isto buscarem nos Authores Classi-

cos, Estranhos, e Nacionaes; em quanto inspirarem aos infelizes rapazes o gesto esteril deste palavreado puritanismo, jámais de suas clamorosas escólas sahirão os mesmos rapazes com hum sincero, e efficaz amor ás lettras, antes lhe ficarão com hum odio de todo o seu coração, e livre daquella afflictiva galé, buscárão outro rumo para seu estabelecimen o, outra profissão muito diversa que lhe mantenha a existencia, e com que possão servir a Patria, extinguindo-se desta maneira a cultura das boas artes, que também "são da Patria hum glorioso ornamento. Haja Mestres, que ensinem mais cousas, que palavras, que inculquem com arte o amor das lettras, e a sua necersidade aos Discipulos, então poderei eu ter a consolação de ver renascer em Portugal hum bom, e arra-zoado numero de Escritores Filosofos, e Oradores consummados.

#### SoliLoquio XLVIII.

Hum Ex-Jesuita Italiano, doutissimo homem, chamado Paulo Beni, hum dos melhores Filologos, e Críticos daquelle Paiz dos Heroes antigos, e modernos, que produzio Cesar, Catão, e Cicero, e produz Caporalini, Schira, e Fioravanti, hum homem que passou a sua vida em agradaveis bagatellas, compôz húm livro, que eu peccador li n'outro tem-po, chamado Comparação entre Homero, Vigilio, e Tasso, no qual com pasmosa dexteridade esminça todos os tres decantados Poemas, ou Judiciosos Delirios, confronta-os em a Fabula, nos Episodios, na Moral, na Dicção, nos Affectos, na Conducta, nos Caractéres, na parte narrativa, descriptiva, Drammatica, na Invensão, no maravilhoso, ou machinas, finalmente bate todas as moitas, e de todas ellas pouco mais ou

menos faz sahir coelho, dando, e com razão, em tudo a preferencia 20 Tasso; e com effeito dos edificios Poericos existentes he o mais bem acabado, o mais perfeito, o mais bem distribuido, o que mais se entranha na alma, salvo sempre Esta. cio, porque as comparações, e os parallelos, não são para este amigo; passeia só no Parnaso, ou para me-Îhor dizer anda acima do Parnaso, os que mais se encarapitao na bipartida cima, não fazem mais que olhar para elle cá de baixo, e serem similhantes aos rapazes, que querem apanhar a arco da velha, que quanto mais se chegão mais lhe foge. To-do o bom juizo conhece nos paralle-los de Paulo Beni, que a preferencia está por parte do Tasso, e este livro deitou a perder todos os imperiosos, e soberbos Accordãos da Crusca, que pertendião pôr acima de Jerusalém as Cavalhadas de Rugerio, as loucuras de Rodomonte, a turlupinada da his-toria do Estalajadeiro, e os desva-

rios, e poucas vergonhas de Angelica, e Medóro. A Jerusalém he o mais acabado dos Poemas, e Tásso o melhor Architecto destas deleitaveis, e interressantes ninherias. Antes de eu ler Paulo Beni, já era desta opinião, porque em materias de boas artes, e artes imitativas, o compe-tente Juiz he o sentimento. O douto Ex-Jesuita julgou estas composi-ções pelas regras, eu ajuizo do merecimento pelo interesse que me causão. Ora ahi vai huma nova especie de comparação, á vista da qual, antes que eu intervenha com a minha lembrança, e não sentença, todos julgarão, que o pobre Tasso fica mettido em hum chinelo, e posto a hum canto, ou mandado para o andar da rua. Ahi vai a exposição do primeiro Livro da Eneida, depois o da Iliada, e finalmente virá o da Jerusalém.

Lançado Eneas por força de huma tormenta, ou obrigado a dar á costa da Barbaria, o primeiro ob-

jecto, depois dos veados que elle mata, e come, com quem dá de cara a cara he sua mai, mas elle não a conhece; e he de presumir, que Venus o enjeitasse: andava ella vestida de Caçadora, e o pio Eneas parece que tinha cataratas nos olhos, porque sendo as Venus tão boas de conhecer, que não ha quem com el as se engane, o bom Eneas parece que estava tolo, ou muito esquecido de quem o pario; pede-lhe pois, que lhe ensine o caminho, contando-lhe de antemãoseu naufragio como se ella o não soubesse, e a velhaca calada sem se descobrir, até que se pôz a andar: pela desenvoltura do andar se conhecem as Venus, e elle conhèceo que era a mãi; deixa-o pois cozido em huma nuvem, como o Escapim de Moliere, amortalhado dentro do ridiculo sacco. Como Eneas era piedoso, e melhor, como diz hum estouvado de França, para fundar huma Ordem Monastica, que para commandar hum Exercito, vai direito ao

### MOTIM LITERARIO.

#### NUMERO XXIII.

### Continuação do Soliloquio antecedentes

Templo, e ninguem dá fé delle. Demora-se na vista, e contemplação das pinturas que vê pelas paredes, onde estava representada a guerra de Troia, e até se descobrio a si mesmo fugindo com o pai escarranchado no cachaço, e o filho pela mão, e a mulher atrás com duas enormes trouxas de fato. Esta vista, e exame das pinturas obrigou a dizer a ham Commentador, chamado Francisco Maria Zanoti, que Virgilio pinta o seu Heroe consummado em todas as artes, pois só hum homem, que entendesse de desenho poderia gastar huma ma-Tom. III.

nhã inteira na contemplação das pinturas. (Oh Commentadores, gado bravio!) Chega finalmente a presença da Rainha, mas ninguem o vê, só elle por hum buraco da nuvem, vê os seus companheiros, que julgava affogados, e ouve que lhe estavão fallando na pelle, sem saber que elle alli estava, e he cousa milagrosa, que ninguem attentasse com aquelle fantasmão da nuvem, a vejão que ap-parecia no meio de huma sala atacada de gente, ouve dizer á Rainha, que estimaria bem, que elle apparecesse, porque o desejava conhecer ( hem sabia ella que mancebo lhe vinha das portas para dentro!) então he que se rompe a nuvem, e de improviso. se descobre com carinha de riso; ficão todos muito contentes, e ha huma grande galhofa. As mulheres, que todas são curiosas, não lhe sofre o coração a boa da Rainha hum instante. mais, e quer que o pobre, e naufrago Eneas sem tomar follego, lhe escarre alli todo o sarrabulho, que

houve em Troia, desde o dia em que entrou o Cavallo, até á no te do fogo. Então o Pai Eneas repimpado em altissima poltrona, estando todos de boca aberta, começou a comprida arenga, que occupa todo o segun-do, e terceiro Livro, até que depois do » Speluncam D do » apparece o Diabo á Não da India, como consta dos autos do quarto Livro, e magra Cantata do Garção. Ora aqui temos em hum livro só huma multiplicidade de successos espantosos, e que parecem annunciar grandes acontecimentos futuros, que com effeito apparecêrão sem terem nenhum pa-rentesco com estes. Vamos ao pri-meiro Livro da Iliada. Chegão as Hostes Gregas aos muros de Troja, e sem dizer Homero o que fizerão, nem como se acampárão, introduz hum velho, sacristão de Apollo, que vem resgatar huma filha feita escrava de Agamenão, e para este resgate se não offerece quarenta milhões, como Bonaparte diz, que quer pelo

das nossas propriedades particulares, de que nós, e não elle estavamos de pacifica posse, offerece tantos, e mais quantos, e ao mesmo tempo chora pelas barbas abaixo, que cortava o coração; a prime ra resposta que lhe dá o tal Sr. cunhado de Helena, he huma bofetada tremenda, que faz esmechar o sangue pelas ventas sacerdotaes, com gravissima offensa de A-pollo, depois o descompõe de no-mes os mais injuriosos como os Francezes nos fazem a nós, que estamos em nossa casa, chamando-nos insurgidos, rebeldes, perturbadores do socego público. Apollo vendo o velho de pernas ao ár, toma o caso em trambolho, manda tamanha peste ao Exercito Grego, que deo cabo de metade. Achilles consola Agamenão, e de mistura com os outros Gregos the pede, que consulte a Calcas agoureiro, e bruxo famoso, advinhador de futuros brilhantes, para que elle de cubra o meio de abafar a zanga de Apollo. Vem Cal-

cas calcando o chão, e temendo que Agamenão lhe faça o mesmo que fi-zera ao outro seu Colega no ministerio, não quer abrir bico, sem que Achilles lhe prometta defende-lo, e protege-lo. Achi'les lho promette, que sempre os guerreiros costárão largos em pro ecções como o Junot. Então declara Calcas, que toda a culpa era de Agamenão, e que não acabaria a peste, sem que elle entregas-se a Crisis a boa da filha. Se Calcas se não esconde succede-lhe o mesmo, e Agamenão media-lhe o espinhaço com o bastão de Marechal General, que tinha na mão, e diz que não larga a mulher, sem lhe ser recompensada pelos Gregos. Arde Achilles, e com razão chega-se a elle, e o descompõe de nomes tão injuriosos, que com perdão do Pai Homero, duas regateiras não os profesem mais a. frontosos. Depois de muitas, e mui grossas injúrias entre ambos, Agamenão, diz a Achilles, que não largaria a Escrava, sem que elle Achil-

les lhe entregasse a sua. Isto foi deitar azeite no lume. Tanto que Achil-les ouvio fallar em Briseida, a quem queria mais que aos olhos da cara, a resposta que lhe deo, foi metter mão aos arames, puchou da altaclara, e por hum triz, que a não embebe toda na pança a Agamenão. Acode Minerva, que era apaixonada de Achiles, dá lhe hum puchão para traz pelos cabellos, doido do repellão, volta a cara, conhece a Deosa, e atira com a espada ao meio do chão. Então Minerva com boas razões pro-cura aquietallo, e lhe pede, que tenha hum bocado de prudencia comsigo, e que o melhor era separar-se elle com os seus do resto do Exercito dos Gregos, que coma, e beba na sua barraca, e que se não metta mais com Agamenão, nem se embarace com a guerra de Troia. Agamenão ainda que zangado conhecendo, que Achilles era o seu Berthier, e que sem elle não se sahiria bem do negocio da guerra, determina entregar a filha

ao velho, e envia dois a Ach'lles teimando sempre; que lhe entregasse em troca (elha, por elha) a tal Briseida. Os dois medrosos, não se atrevem a dar o recado a Achilles, porque não era para graças, mas Achilles percebe até pelo medo com que vem os dois do recadinho, o que elles querião, e lembrando-se que erão mandados, desculpa de Alcaides, quando vão fazer huma penhora, lhes diz, que não tremão; porque elle bem sabe; que a culpa he de quem lá os manda, de cuja villania elle se lembrara sempre, e que lhe não pas-sará jámais das goellas para baixo, e finalmente, manda que se lhe con-tregue a moça sem curar das suns la-murias, que não forão poucas ão despedir-se (nesta entrega; duvi eu sempre o primeiro ronco do somno de Homero, porque sendo elle o inexorabilis acer, e o primeiro espadachim, não pôz embargos á penhora.) Desata depois a chorar, e a chamar pela mai (outra incoherencia no caracter de Achilles) apparece-lhe Thetis, e o consola, persuadindo-o como Minerva, que se conserve amuado fóra do acampamento dos Gregos, em quanto ella se vai deitar a Jupiter, para que o desaggrave, promettendo-lhe que Agamenão se ha de arrepender da desfeita, que lhe fizera; Achilles obedece ao mandado da mãi: e acabou-se o primeiro Livro da Iliada. Os acontecimentos, não podem ser mais complicados, e de taes disposições, e de tanta bulha muito se póde esperar. Ora eis-aqui o primeiro Livro da tão celebrada Jerusalém.

Gofredo recebe aviso de hum Anjo, chama a conselho os principaes Chefes do seu Exercito. Chega hum Ermitão, e offerece-se para elle ser o conductor daquella empreza, todos concordão nisto. Gofredo, Supremo General passa revista a todas as Tropas, e depois manda marchar: tem noticia disto o Rei de Jerusalém, Moiro pérro, e endiabrado, e prepara-se para a defensa. Esta he sem

mais apparato, toda a acção daquelle primeiro Livro, que não póde ser mais simples, mais núa, e mais desprovida de folhagens, e franjas. Comparada com as outras duas, quem não julgará o Tasso mettido a hum canto? Mas não he assim, e nisto consiste a superioridade da Jerusalém acima da Iliada, e da Eneida: acabo de ler o primeiro Livro da Iliada, fico estafado, e aborrecido da queré. la dos dois, e não tomo interesse algum pelo resto, e não houve ainda alma viva, que levasse o Poema de fio a pavio. Acabo de ler o primeiro Livro da Eneida, succede-me o mesmo, e deixo para outra vez o que o Padre Eneas ha de contar, mentir, e bazofar, e se alguem me quizer apertar, dizendo-me, que a narração he interessante, seja embora, e tudo o mais, que se segue até Encas vir, ou tornar da jornada do Inferno, o que dahi se segue até que a alma de Turno vá berrando para as sombras, ou não tem parentesco com o que

está dito, ou he outro Poema á parte, ou he a verdadeira materia do Poema, pois trata da principal ve-lhacaria de Eneas, que era uzurpar o Reino a Turno, tirar-lhe a mulher, e fazer-se senhor do que não era seu, com o mesmo desaforo com que tinha abandonado a miserrima Dido; que o recebera naufrago, e que o sustentára faminto. Duas grandes acções de Eneas, ingrato com Dido, usurpador com Turno, fazendo escarneo do pobre velho Evandro que não queria para genro o tal Eneas, moquenco abeatado, e hyppocrita, dá seus ares de Bonaparte. Virgilio, quiz lisonjear Augusto, e bem se vio; que se arrependeo a hora da morte, mandando queimar o tal Poema para que não houvesse mais fumo delle. Vamos agora a Jerusalém; o homem de gosto, o homem sensivel, que chega ao fim do primeiro Livro, cuja materia parece tão simples, se lê com attenção, he tal o tropel de sensações vivissimas, que se lhe desperta;

he tal o interesse que toma, que jámais larga o livro da mão, até vêr os fios á têa; este interesse cresce na razão do adiantamento do Poema: os acontecimentos estão tão encadeados, que não póde deixar hum só sem que se interrompa toda a cadeia, he preciso levar ao fim o Poema todo, quando me parece, que a imaginação pára satisfeita, então se accende mais, e não socega até ao verso Il gran sepolero adora, sciogle il voto. O meu coração dá a sentença da preferencia, e he irrevogavel a pesar dos embargos, que no tribu-nal das preoccupações lhe queirão pôr os Críticos, os Commentadores, e todos aquelles a quem a manîa do antigo tanto avassalla, tyranniza, e céga, que só julgão bom o que tem a prioridade do tempo, limitando de moto proprio, sciencia certa, e poder absoluto, a força, e a energia da Natureza aos homens, que viverão ha dois mil annos.

Ora se o Tasso he tão superior.

aos mencionados antigos, quanto o será aos mais celebrados, e divinizados modernos sêccos, e pêcos? Que motim não tem feito a triste, e magra Henriada? Ou seja do genio da lingua, ou da infecundidade do espir to do Author para este genero de composição, creio, que não ha cousa mais miseravel. Cahe me o coração aos pés, quando alguma vez embico com os dois primeiros versos do Poema.

Eu canto aquelle Heroe, senhor da França Pelo jus da conquista, e jus da herança.

Isto assim vai muito enfeitado, porque a Lingua Portugueza não sofre baixezas, quando diz, que canta, porque ao pé da letra diz o grande Voltaire. Eu canto esse heroe, que reinou sobre a França por direito de conquista, e por direito de nascimento: esta repetição de direito, que não dria o Causidico mais pedante, he cousa verdadeiramente pueril. Se me lembro da d gnidade do Heróe, não a podia o Poeta abater mais do que

fazendo-o tão chorão, e embasbacado que apenas lombrigou a senhora Gabriela ficou de queixo cahido, e para sempre namorado. Se elle introduzisse a gum Subalterno assucarado não peccava tanto; nunca o Tasso fez ver a menor fraqueza a Gofredo, ainda que os dois valentões Tancredo, e Rainaldo se namo: em, o primeiro de Clorinda, e o segundo de Armida. O cterno Agente do Poema he a Discordia, per onagem moral que ninguem vê; mas até com isto deo sincas, porque faz a Discordia companheira de amor, para se introduzir no e ração de Henrique, e quando quer introduzir a Discordia em París, (parece, que lá he a sua terra) dá-lhe por companheira a Politica. Nisto andou melhor o louco de Ariosto: querendo introduzir a Discordia nos arraiaes dos Moures acampados ao pé de París, buscando-a de balde por toda a redondeza da terra; fli dar com ella em Assis em hum Capitulo de Frades, e conhe-

ceo que estava alli, porque vio voar os Breviarios pelas cabeças escalavradas dos pançados Definidores. Isto he huma chocarrice ridicula do Ariosto, como muitas outras; mos em fim, leva a Discordia, dando-lhe por companheira a soberba, e o ciume, paixões altercadoras, e dignas da socie-dade da Discordia, e perguntandolhe o Anjo, onde estava o Silencio, respondeo, que nem o vira, nom o conhecia: eis-aqui bem expos o o caracter da Discordia, e as propriedades bem dignas da sua essencia. Os descitos da Henriada, formigão por toda a parte, mas qual he o homem perfeito, ou quaes são as obra humanas, onde não appareção manqueiras? He grande aquelle, que tem pequenas falhas.

## EXAME

### DAS SCIENCIAS HUMANAS.

Quia nemo in se tentat descendere, nemo! Tecum habita, et scies, quam sit tibi curta supelex.

Persio.

### Soliloguio XLIX.

L'Arga materia me deo sempre para profundas meditaçõe; aquella historia, que de si mesmo conta Marco Tulio no arrazoado, em que defende Publio Quincio. Diz elle, que se encarregára desta demanda convencido do argumento, que lhe fizéra o Histrião Roscio. Não queria Cicero (porque não era dos Causidicos de agora, que a torto, e a direito defendem tudo com os seus insipidos

provarás), incumbir-se da defensa do Quincio, não porque lhe faitasse justiça, mas porque tinha pela proa o Orador Hortencio, de cuja eloquencia muito se temia, porque a este tempo era Cicero ainda manceho, e pouco experimentado na arte Oratoria: mas, em fim resolveo-se, por que Roscio lhe disse. Tu temes confrontar-te com Hortencio, tendo a razão da tua parte? Olha que o que tens de sustentar contra elle he esta verdade. » Que hum homem só, e a pé, não podia andar em dois dias setecentas milhas, e desta verdade pende toda a causa; » esta razão foi tão forte que determinou Cicero a entrar na lide como grande Campião. Esta he a historia, e della derivei eu pela minha meditação o seguinte Corolario. » Se eu tiver razão, se da minha parte estiver a verdade, devo eu acaso, ainda que me conheça huma formiga, temer os mais abalizados Campiões da sabedoria humana, quando lhes disser, que nada sabem,

e que emotodas essas Sciencias que tanto nos inculção, e impurrão, mais he o que se ignora do que o que evidentemente se conhece! mas não basta dizer isto, he preciso mostrar isto; e pode-lo hei eu fazer? Veremos. Ao éco destas palavras, já me parece que de todas as Escólas, Academias, Printaneos, , 32 Liceos , e Institutos do Mundo se revirão contra mim elhos envinagrados, e caras assanha-das que me querem asassalhar, e comer vivo Bam medo lhes tenho eu, quando armado da analyse mais cirenmspecta, posso mostrar a verdade, e a evidencia da minha proposição. Costumão dividir-se as Sciencias Humanas que que tratão só de cousas humanas que he a seara em que de-termino metter unicamente a foice, em dois ranchos: o primeiro he das Scien. eias Intellectuaes, o segundo das Sciencias Fysicas, ou Naturaga, neste se-gundo rancho cosiumão entrar as Sciencias Exagras, com parte das quaes não me mesterei sambem. (O primei-Tom. III.

ro rancho, tem por objecto as Scien-cias, que dizem respeito ao entendi-mento húmano. Em primeiro lugar a origem, o progresso, as regras da arte de pensar, ou de dirigir o entendimento nas suas operações para o conhimento da verdade, depois as noções do ente em geral, e em par-ticular, e a tudo isto se chama em bom Grego, ou em bom Portuguez Depois Depois da Logica, e da Methafysica, com o andar do tempo se desenvolveo, e reduzio a principios, outra Sciencia, que se chama Moral, que entra na classe das Intellectuaes, e eis-aqui como. O homem he composto de cor-po, e de espirito, e he muitas vezes logrado por suas mesmas paixões, e para se ter firme contra as tempesta-des, que ellas levantão em seu coração, e para as evitar, e dissipar, se inventou a Woral, ou se reduzio a principios, regras, e axiomas, para se conseguir este fim, para se conhe-cer o que he absolutamente bom, e

absolutamente necesario, para dar á alma aquelle bemfazejo socego, em que cá de telhas abaixo consiste a ventura, e a felicidade da vida. Estas são as Sciencias puramente Intellectuaes, Logica, Methafysica, Ethica. Mas estas Sciencias estão ainda cobertas de tantas sombras, envoltas em tão profundas trevas, que fugindo, ou escondendo-se ás fracas indagações do Espirito do homem, existem ainda em hum estado de imperfeição, e entre tantas cousas, que ensinão, só huma, ou outra verdade se manifesta. Esta proposição não se encaminha a apressar o estabelecimento do Imperio da ignorancia, e a corrupção do gosto, que tão rápidos progressos saz entre nós; mas a abater o orgulho, e altanaria dos se dizem sábios, e que com tanto desprezo tratão os outros homens, cura-los da soberba; he constituilos no verdadeiro caminho da sabedoria. Talvez que este orgulho se derive da novalescrada, que os sabios dérão em

Di

#### ¥ 52 ¥

bater para se encaminhar ao Templos da sabedoria, esta vereda he o triste cálculo, que usurpou as funções da arte de discorrer, e raciocinar, methodo defeituoso, que tem concorrido para emagresser nossas idéas, obscurecelas, e estreitar os vastos orizones

tes do genio livre.

Eu não sou aquelle homem tomado do espirito de cegueira, e de vertigem, inquieto, e caustico, Cinico, Sophista, quero dizer Jaques de Genebra, subio, como dizem os Francezes, á tribuna das arengas, (em toda a extensão do significado desta palavra entre nós os Portuguezes) e tocou á generala contra os sábios para os pintar com as côres mais atrozes ; e terriveis. Similhante a Gorgias antigo Dialetico, e Sophisra Servio-se das armas da eloquencia para sustentar o imperio da ignorancia, e do erro; e detractor do saber, fez Proselitos, e tem adoradores; mas os sonhos, ou os delirios deste desalmado, se desfazem emafu-

mo não lhes dando quartel, e acolhimento. Os que cavárão o abysmo da Revolução, trouxérão em procissão, e triumfo os seus ossos da Ilha dos Chopos, e condecorárão com o titulo de Sábio, o jurado Inimigo de Descartes, de Pascal, de Bacon, de Newton, e em geral dos mais qualificados Filosofos; este procedimento annunciou á França a confusão universal, e a desordem de todos os conhecimentos em que ao presente existe. Eu não sou este homem, não digo que se deve desprezar de todo o es udo, e a Sciencia, só digo, que se sabe muito pouco, e que he preciso ter menos soberba, e mais conhecimento proprio. Tecum babita, et scies quam sit tibi curta supe-

He pois a Logica, (eis-aqui a mais execta, e verdadeira definição.)

A arte de conduzir a razão no conhecimento das cousas. Antes de se reduzir a regras esta arte em que quasi tudo he fallivel, e obscuro, ha-

via outra, que ainda não acabou, chamada Dialectica, como me lembra ter lido no Engenheiro Severien, na Historia dos progressos do espirito humano nas Sciencias, e artes; esta Dialectica, era huma especie de charlatanatia em que forão eminentes, Xenofanes, Prodicus, Gorgias, Protagoras, e Hipias, estes homens andavão pelas Feiras, pelos jogos, e espectaculos públicos, ganhando sua vida a disputar, e fallar de qualquer materia, que se lhe propunha, e isto de improviso, atrapalhando, e confundindo tudo, conforme as regras da tal Dialectica. Este officio ainda continúa, se não nas praças, ao menos nos gabinetes. Bayle, e Jaques são os dois corifeos dos publicos charlatães, e tem pegado a tinha a immemoraveis. He pois esta arte muito differente da Logica, mas tambem houve seculos em que as casárão, e confundirão a ambas, e se os seus effeitos, ou mais depressa o seu uso não he pernicioso, e funesto ao desco-

brimento da verdade, ao menos he manifestamente inutil. Assim mesmo nos seculos barbaros; e até depois de renascerem as lettras, e se cultivarem em Italia, e França, tanto imbaio aquelles espiritos turbulentos, que então existírão, que foi julgada a unica, desprezando-se todas as outras. O mundo scientifico, se dividio em dois bandos gritadores, que amotinárão tudo, sem que nenhum se entendesse; o primeiro chamava-se dos Reaes, o segundo dos Nominaes, Reis, Imperadores, Tribunaes, e até Almirantados defendião, ou condemnavão ora hum partido, ora outro, conforme progredia, e triumfava a cabala, e o interesse! O primeiro rancho sem sahir jámais das trincheiras da Logica, gritava, que as cousas, e não os nomes erão o objecto da Logica; o outro rancho, queria pelo contrario, que não houvesse sciencias das cousas, mas sim das palavras. Isto era o diluvio de Ovi-

156 13 11 12 12 12 12 12 12 12

dio, o vento Norte a pancada com o vento Sul, vinha abaixo a maquina do mundo , não se ouvia outra cousa pelas Escólas, Logicas, e mais Logica, e os Mestres não ensinavão aos rapazes, mais do que o modo de pilhar os, adversarios com questões capciosas, e este gostinho os preoccupava tanto, que nada mais se estudava que a mofina Logica, e em Portugal, onde por causa desta manîa perpetuada em todas as Escólas Jesuiticas, nunca se compôz hum livro scientifico elementar; durou a campanha dos Logicos até depois, que o grande terremoto deo com Lisboa de pernas so ár ( fazendo com tudo menores estragos que os Francezes.)

O célebre Abeilard, conhecido mais pela Epistola de Pope, que por cutra cousa, era o Campião mais temido em Logica, este novo Paladidino Floricel de Niquea, punha cartazes publicos de desaño, lançando por toda a parte silogismo, e offerecendo-se em campo fechado, ou

aberto para combater qualquer These. Nem hum Cavalleiro Terrante; nem a flor, e cremem de todos elles. D. Quixote buscou com mais avidade, quebrar huma lança em honra, e gloria de Dulcinea. Desafiou para hum combate público seu mesmo Mestre, amotinou-se a Cidade de París por acudir ao espectáculo, por certo não se ajuntaria mais na Sé de Logronho a ouvir prégar José Bonaparte: armado de silogismos de pés á cabeça, quasi todos em barbara, e baralipton, ataco-o sobre a natureza dos universaes, e ao segundo aparterei, com hum sincategromatice, o derruboutem terra, obrigando-o a renunciar o systema que seguia sobre substancia , que segundo Bayle era o mesmo de Spinosa, porém eu duvido, que coubesse em miólos taes como os esquentados daquelles barbaros seculos huma cousa tão profunda como o systema deste Judeo Portuguez. 

Alberto Magno escreveo hum

grosso, e enormissimo volume de Logica mais obscura, que a de Aris-toteles, porém não tanto como a de Aranha, Ariaga, Melgaço, e Agostinho Lourenço, e corrião tantos Discipulos á suas lições, que não havia casarão nos geraes da Universidade de París, que os contivesse, soi preciso dar lições publicas em huma Praça, sobre hum tablado, e por isso se chamou a Praça do Mestre Alberto, e corrompendo-se o vocabulo, chama-se ainda hoje a Praça Maubert, que se não serve para Logica, tem servido para a Guilhotina. Nesta Logica, que eu já li, porque tive o valor, coragem, e intrepidez de correr os 22 volumes de Alberto Magno, acção de maior denodo, que 22 campanhas Napoleoas, se achão questões, não só inteiramente inuteis, porém ridiculamente pueriz. Nesta Logica, se agita com muita seriedade a questão » se hum porco que vai para o campo para se vender, vai seguro pelo

homemi, que péga na corda, ou pela corda que lhe prende o pé? Se hum homem, que compra hum capo: te, que tenha capuz, se inclua o capuz na compra do capote? Assim durou a Logica seculos, não havendo nem paz, nem tregoas entre os Reacs, e os Nominaes, fervendo tanto as alterações quanto mais crescia o peso, e authoridade das duas Escólas Tomística, e Escotistica, perdendo-se nestas tourinhas talentos da primeira ordem, como hum Egidio Romano, hum Alexandre de Ales, hum Guilherme Ockan, e outros homens desta abotoadura, até ao ponto de apparecerem dois Generaes no campo, que entrárão em comflitos mais espantosos que os de Abokir, e Trafalgar, Pedro Ramus, e o meu Patricio Antonio de Gouvêa, que encovou o Francez Ramus, injúria que talvez os Francezes quizessem agora vingar com o sangue de Béja, onde nasceo o Campião aterrador do primeiro inimigo de Aristoteles. Entre nós durou esta manía até ao anno de 1759. Entre os Francezes se dissipou alguma cousa hum, seculo antes em 1610. Gazendi examinou a Logica de Aristoteles, e publicou contra ella seus exércicios paradoxaes.

Em fim reformárão-se as Scienciaes intellectuaes, c os cabeçudos, é teimosos de Porto Real, entre muito boas cousas apparecêrão com a Lagica, ou arte de pensar, livro maravilho. samente escrito, a que tinhão precedido o de Silvano Francisco Regis, o de Loche, o de Malebranche, e a que se seguírão outros muitos dentro de França, como o de Condilhac, e fóra de França, o do litteratissi. mo, e amenissimo Genuense, cujos escritos (com especialidade os que escreveo em vulgar Italiano ) para hum bom pensador são de hum preço inextimavel. Seja pois o que fôr, a Logica, ainda a mais aperfeiçoada tem hum defeito essencial, que runca chega a descobrir meios convincentes para se conhecer hum era

ro, ou para se affirmar huma verdade. Hum homem de engenho, e farto de sciencia, e conhecimentos, se ri dos melhores silogismos, quando quer sustentar o mais claro paradoxo, e acha em si mesmo aquillo a que os Logicos chamavão meios termos para pôr em rota batida hum Silogismador mais agudo que Soares Granatense. Temos huma prova desta verdade ainda em hum seculo barbaro, quando hum silogismo em baroco espantava o mais destemido adversario. O Cardeal du Perron napresença de Henrique III., fez hum admiravel Discurso contra os Atheos. O Rei lhe louvou muito o zelo, o sober, e a eloquencia com que tinha confundido os incredulos, sustentando a verdade da existencia com razões tão sólidas. O Cardeal lhe tornou, que se S. Magestade lhe quie zesse dar audientia no dia seguinte, elle lhe provaria o contrario com our tras razioes igualmente sólidas : ideoempenhou a promessa com escandalo do Monarca: e era tanto a força do abuso dos proprios talentos, que o Emminentissimo fazia para confundir os miseraveis Silogismadores, que o Papa Paulo V. dizia aos Irmãos Cardeaes » pessamos a Deos que inspire a Eminencia Perron, senão elle

nos persuadirá o que quizer.

Descartes manifestou de todo quão fraca fazenda era a Logica, quando em huma numerosa companhia pedio, que lhe propozessem qualquer das verdades conhecidas; propoz-se huma, e elle a refutou com huma duzia de argumentos; pedio, que lhe propozessem huma mentira, e elle com outra duzia a fez crer huma verdade. Logo não he a Logica quem conduz ao conhecimento da verdade. por mais que os mesmos modernos: se esmerem em regras, em axiomas, em principios, e no que elles quizerem, tudo he baldado. A força do. talento com a seducção de hum longo discurso destróe tudo, e faz engolir pirulas que tenhão o diametro

de huma bala de 48, e comer paradoxos taes como os de Bayle, e os de Jaques, ficando com a bocca aberta os pobres Logicos, como os men-digos Rhetoricos á vista do homem de talentos, que sabe bem a cousa de que vai tratar, e se ri das regras das partes da oração, e da ladainha das figuras. Eu substituiria á Logica mais graúda quatro un cos principios tirados da Mathematica. 1. Não comer por verdadeiro se não o que he evidente. 2. Dividir bem as cousas para as conhecer. 3. Não omittir cousa alguma na divisão que se fizer, qualquer cousa que se deixar no esmiuçamento, entorna o caldo. 4. Conduzir as idéas, e pensamentos com exacta ordem, começando dos objectos mais simplices, para os mais complicados, e dos mais palpaveis para os mais abstractos.

The state of the s က်ခြားမြို့ကြေသည**့်သည်။ က**ြော် ordinate state the property and Carried and A and the state of the and the state of t LA PERSON OF THE MEDIEN VILLA COM with the common the state of the reid in the reference. ា ខ្លួន និង និង ១៩៤៦ នៅមួយនៃ មាយនេះ and the state of t សការសម្រាស់ 11 នៃ 11 ប្រឹ simportation and a se the state of the state of a diffe and the state of the state of I was the second section of the second and the second of the second elicated in the country of the state state er refer to be to be received and and and para en mais del

# MOTIM LITERARIO.

#### NUMERO XXIV.

### Soliloquio I.

Vuita razão achei sempre ao bom Socrates em se desviar do Labyrinto da Fysica em que via perder-se, embaraçar se, confundir-se os teimosos, e cabecudos Filosofos de Athenas, que parecendo-lhes pequenos theztros para as suas gritarias as casas em que cada hum mora, hião buscar, ou os vastos porticos, e arcadas publicas, ou as hortas da visinhança da Cidade para berrarem á sua vontade, e daqui vem o nome de Estoa, de Academia, de Portico, Tom. III.

e de Peripato. Deixou-se de systemas de Fysica, que não geravão senão animosidades, entre huns, e outros Sectarios, e buscou aquella sciencia, que de mais perto toca ao homem, e que lhe he mais necessaria, mais util, e até mais intelligivel, porque lhe dá pela roupa. A sciencia dos costumes, ou os principios da Momoral natural, que regula os costu-mes. Para este lado inclinou toda a força de seu vasto genio, e com taes maximas, tão ajustadas á razão, tão enlabuzadas de virtude, que a sua consideração obrigou muitas vezes a dizer ao grande Erasmo, que quando em os Dialogos de Platão lia os principios, e os argumentos, ou razões de Socrates tão ajustados á natureza, lhe vinha a tentação de o metter na ladainha dos Sanctos, e de bradar S. Socrates, roga por nós. Isto he hum desvario, ainda que sustentado por la Mothe, le Vaier, e o que mais he ainda indicado, e quast defendido pelo Doutor Diogo de Pai-

va de Andrade no seu livro das explicações orthodoxas contra Kemenicio: mas em materias Theologicas não tenho eu outro lugar senão para o respeito, e submissão. Não metto foice em scara alheia: d'go só que Socrates fez muito bem em se affastar do estudo da Fysica, que naquelle tempo sem illustrar muito o espirito, pouco, ou nada aproveitava ao coração. Se muitos objectos de luxo são escusados, ha sciencias, que são de puro luxo. Socrates via, que os Athenienses divididos em facções, e bandos Filosoficos, huns da parte de Epicuro, outro de Pitagoras, outros de Anaxagoras se esvaião em disputas sem fim, sem concluirem cousa alguma, começou a tratar à sciencia dos costumes, desejando os homens antes bons, do que sábios, e com effeito vale mais hum homem de bem, que todos os Archisabichões do Universo. Os da Escóla de Zeno, e Cleantes tambem se inclinárão para esta repartição, tratárão de ensinar aosi E ii

ans homens as veredas da virtude; mas dérão em hum excesso ridiculo, fizerão da virtude huma tal cousa, que não he para homens de carne, e sangue. São bons os escritos dos Estorcos para se ler, inuteis para se seguir, e imitar. Ora esta inutilidade, diviso en em todos es tratados Filosoficos de moral mais corriqueira que a dos Estoicos: não se segue daqui que eu intente proscrever os livros. e. tratados scientificos de Moral, antes cu julgo esta sciencia não só a mais util, porém a mais necessaria aos ho. mens: só digo que estudala em os Trandistas nie hodicos, he perder o trabalho. Antes que eu me graduasse na Universidade do Mundo, e dé.se em ler pelo grande livro da observação publica, bem queimei as minhas pobres pestanas em ler as empoladissimas tiradas de moral dos. mais campanudos Authores. Todo o armazem de Nicole, toda a melancolica enfiada das maximas do Sr. Duque de la Rochefoucault, o mi-

santhropo Pascal, o desenhador do que não existe, la Bruiere, todo o Daclos, quantos pintamonas ha de re-tratistas de caractéres, e ficava como dantes, e peior, como cão malhadiço nas minhas manqueiras; via que todas aquellas apparatosas declamações erão o mesmo que prégar aos hereges. Os homens nem se estudão, nem se conhecem, nem se melhorão, se não pelo estudo pratico dos outros homens, dei na fina para estudar a Moral, e para me abster de vicios, que era contemp'a-los não em os debuxos dos livros, mas escritos, escarrados nos meus similhantes, ou tão máos, ou peiores que eu. Ora não seria máo adoptar-se este methodo de estudar a moral não pelos livros, mas pelos homens: O Mundo he hum grande livro, e bom seria que os Professores por elle ensinassem os seus Discipulos, e lhes fizessem vêr os costumes, as operações, as diversas figuras, e combates de tantas pessoas que vem representar neste grande

Theatro. Mas he pouco fazellas observar, he preciso avezar-se a julgar rectamente, do que he louvavel, ou reprehensivel nas acções alheias para aprenderem a regular sabiamente as suas. Não digo que se vão espreitar, e descobrir os occultos passos de cada hum, nem as escondidas manqueiras do nosso proximo. Não digo que se acostumem os homens a maliciar sobre todas as acções dos homens, e a acreditar antes o mal do que o bem, mas digo que se representem bem, e fielmente os retratos publicos da gen e, ou desvairada, ou ridicula, e igualmente as acções das pessoas judiciosas, e virtuosas. Ora huma contemplação destas não ensina mais que hum inteiro Dialogo de Platão, toda a ironia de Socrates, e toda a malhoada das Epistolas a Lucilio do immortal, e eloquentissimo Seneca? Este homem, digo eu, per-deo a fazenda, e dar-se-lhe-ha de perder a reputação? Ora quem estudar bem este original terá alma de

querer, representar, a mesma figura? Hum livro pode dizer-lhe ainda mais, mas nada tem tanto poder como o que entra pelos olhos, álém póde fallar a Rhetorica, mas aqui falla a experiencia. Quando eu encontro algun daquelles, que hontem andavão gandaiando trapos pelas ruas, e ho-je rodão em soberbas carruagens, que posso eu dizer? Dinheiro, Senhores, não cahe dos telhados em cima da gente. Aqui houve alguma cousa, e com huma ligeira observação conheco, que este homem por caminhos obliquos, por abuso do poder, por detestaveis usuras sobio tão prestes, e posso eu deixar de horrorizar-me ájovista deste espectaculo? E não abominarei eu de coração os meios que conduzem a este fim? Se eu quero aproveitar em moral, poderei en guerer imitar este monstro? Os vicios, e as paixões estudão-se nos homens, e não nos livros. Nada chega a pintura, que Antonio Vieira faz de hum colerico no Sermão, sobre o

perdao des injurias, que vem no Tomo III. อะทุลิฐลกลือ parece Seneca nos livros da ira. Po's isto ensina me a fugir a ira, e a cólera le massique a vista horrorosa, e medonha de hum homem colerico? Pois a vista de hum Beberrao : Quandounto las olhos hes tes espethos posso deixar de detestar estas especies de loucura e Pois para eu conhecer as mulheres préciso de estudar, ou cantar-me na leitura da secante composição do eloquente, e ul im v Francez Mra Thomas ? Basta ter othes, le querer gastallos por essas jonellas, ruas, e praças para descobrîr seus ic os; sua presumpcลัก, è vaidade. Que retratos me offerecem algumas, para as quaes o governo da casa, he huma gale pesadissima? Será preciso ler grandes des clamações con ra o pendor que todas sentem para a ociosidade, quando eu vejo ranchos, que não perdent divertimento, e que jurarão como osilniglezes aos Francezes guerra eferna, e inimizade ás rocas; aos fuzos, ás linhas, e ás agulhas!

Ham dos fructos da melhor Filosofia cilfisiste em conhecer o que he apparencia, e o que substancia, o que he casca, e o que he mo o; em saber distinguir o que he vaidade, e o que he didade tanto hos commo. dos, e vantagens da vida humana, como nos titulos, nos postos, no favor patrocinio dos grandes. Tudo he conieda no Mundo; ou o Mundo he shumiq comedia, que eu vejo sem incommodo. Sento me na platea que eu quero, sem me apertarem as ilhargas Sem me fazerem estourar as costellas sem me impingirem bilhetes contra minha vontade, sem ter que tornar para casa moido, aborrecido, e estafado depois da meia noite, e isto para observar miseraveis copias dos originaes, que eu vejo re de que eu gozo de dia, e a todas as heras que me resolvo a contemplar o Mundo mosal. Tudo he Comedia. Olho para huns poucos de herdeiros, á-roda de húm defunto, apenas os Clerigos berrão, o coche

do Lagoia chega, ou o Armador forra tudo de baeta pingada, oiço levantar hum pranto capaz de despedaçar pedras. Que comedia! Debaixo deste pranto apparente, anda mascarado hum riso, que arrebenta por se manifestar, e romper. Olho para dois que se encontrão, nem ao chegar da Não Hibernia ha maior estrondo de salvas, que a tempestade de cumprimentos, que de huma, e outra parte se escuta; conheço-os a ambos, e quem não conhecerei eu em Lisboa? E são dois irreconciliaveis inimigos. Qual he o Livro de moral, que me pinte huma imagem de perversa dissimu-lação como o original que eu tenho ante os olhos? Que comedia! E quantas comedias vejo eu naquelle que quer passar por homem rico, e e eu o vejo pegado pelas paredes, rebatendo aqui huma Letra, endoçando acolá outra, até dar com os bodes na area! Que comedia, eu vejo naquelle pigmeo, que quer passar por homem grande, bem visto dos June

grandes. Naquelle outro que quer passar por bravo, de grandes bigo. des, retorcido sabre, e elle he mais poltrão, e mais cobarde, que o Tresites de Homero, ou hum Francez nas mãos de Palafox. Todos são Comediantes, e ha alguns, que até querem continuar a comedia depois da morte, escolhendo para roupas, ou mortalhas sepulcraes os mais devotos, e penitentes habitos, fazendo, ou representando depois de frios cadaveres aquella personagem de quem fo: ao tao escarnecedores, tao contrarios, e inimigos na vida. Não fartos de representarem comedias em cima da terra, ainda teimão alguns em as representar debaixo della: e daqui nasceo huma especie de antigo proloquio, que diz " Mentes mais que hum Epitafio » e com effeito até nas pedras desejão os homens perpetuar, e eternizar a comica memoria da sua vaidade. Aqui jaz este, e aquelle, e nada jaz, se se levantasse a tampa em que estão esculpidas armas, e

pomnosas inscripções, que se encontraria? Nada. Este methodo pois de estuder a sciencia dos costumes pela contemplação dos originaes vivôs, sãos, e escorreiros nao só he mais facil que o dos livros, e tratadistas, mas he muito mais divertido. Póde acaso haver livro no Mundo, que pine, e descubra melhor os Francezes, que a observação do que tem sido entre nós os Francezes! Qual he o Moralista que debuxe melhor hum ladrão, hum mentiroso, hum cobarde, hum impostor, hum impuden. te, do que me patentêr, e manifesta qualquer destes Franchinotes, que tão despejadamente, e de cólo tão levantado passêão entre nós? Os livros servem para outras cousas, e para ensinar Meral, o Mundo. Se eu quizer, ou gastar, ou perder o meu tempo, posso aprender pelos livros o que sejão, e como se formem as côres; quaes sejão as causas dos ventos, das doencas, e da esterilidade da terra, os fenomenos dos Ceos, a grandeza

das Estrellas, medidas de cá com toda a infallibilidade de dois vidros; posso saber por que treme a terra, por que berre o tiovão, e fuzille o relampago; posso estudar, e conhecer pelos livros, todos os factos historicos, ou veidadeiros, ou mentirosos que tem aturdido o Mundo. Isto, e muito mais me podem ensinar os li-vros; mas ensinar, que boas rezes sejão os homens, isto só elles mesmos podem fazer. Todo o ensaio de Pope, todo o Espectador, não valem tanto como huma hora de execta observação. Eu quereria, que estes Educedores da mocidade, que estes Pedagogos de Lordes pequenos, que sahem com elles a galopar a Europa inteira para lhes mostrar em França as escólas dos salteadores, e em Italia os seminarios dos capados, lhes mostrassem antes os homens pelo lado moral, e lhos fizessem contemplar com os olhos de huma luminosa Filosofia, quanto aproveitarião estas vivas lições! Quanto se dilata-

### ¥ 78 ¥

ria no Mundo a grande sciencia dos costumes: unica sciencia, que nos póde fazer viver tranquillos, e felizes, ensinando-nos a supportar, ou evitar os homens.

#### Soliloquio LI.

Fim unico a que parece se de-vião encaminhar todos aquelles, que se dão ao trabalho, e quasi sempre infructuoso mister das especulações scientificas, he a indagação da verdade. Este titulo tão consolador deo Malebranche ao seu livro, e ou por falta de bestunto meu, ou por sobeja obscuridade do mesmo livro, parece que o mesmo Malebranche quiz esconder a verdade dentro de hum labyrintho para se não dar com ella. Descobre-se, que o principal empe-nho de todos os Litteratos he espalhar dúvidas, embrulhar tudo, e apagar a mais debil luz, ou lanterna que appareça para se descobrir a verdade. De tal maneira tratão o prò, e o contra, que o nosso entendimento fica sempre suspenso, confuso, e embaraçado sem se determinar, deixando se hir em huma continua fluctuação. Peccado he este muito antigo, e parece original nos Litteratos. Os antigos declamadores, e entre elles o verbosissimo Carneades, que até se lhe metteo em cabeça vir embrulhar, e confundir os mesmos Padres conscriptos, que formavão o Senado da antiga Roma, se gabava de poder defender o verdadeiro, e o falso de qualquer objecto proposto. Esta herança ficou para os Escriptores da Seita Encyclopedista de nossos dias, que com a maior promptidão, e verbosidade disputão ou a favor, ou contra qualquer argumento, que se lhes proponha, e desta maneira vemos, que até Filosofos tallúdos usurpão o mister villissimo de alguns Causidicos, que são Patronos das duas partes litigantes, sem saber huma da outra, senão quando ambas no fim da de-

manda se achão sem real na algibeira. Isto nos Filosofos não he a indagação da yerdade, he apen s huma va ostentação de engenho, que envolve em si o manifesto perigo, não só de esconder mais, porém de destruir, e anniquillar a mesma verdade. Cenfesso, e conheço, que se encontrão nas. Sciencias humanas infinitas propo ições muito duvidosas, e de tal sorte, que o entendimento não sabe a que parte se incline, e neste caso he mais que justo esmiuçar bem as razões, que militão por huma, e outra parte. Mas pôr tudo em dúvida por officio, profissão, divertimento, interesse, e para se adquirir a fama de engenho agudo, e penetrante, he cousa não só ridicula, mas vilissima, que longe de encaminhar, o homem Filosofo á sua meta, que he o des-, cobrimento da verdade, delia o desvia, e separa infinitamente. Nós não. trabalhamos por adquirir gloria, mas por achar, e descobrir a verdade. Entre os modernos declamadores, e,

sofistas, quem he o que de coração busca a verdade? Parece que só se encaminhão a espalhar a mentira, ou ao menos a estabelecer a dúvida universal. Grandes erão as idéas de Bacon de Verulamis sobre este objecto! Por mais que eu busque tratar cousas que immediatamente nasção na minha, e da minha cabeça, muitas vezes não posso ter mão nas reminiscencias, que o fio dos meus pensamentos involuntariamente me trazem. Dizia elle em hum dos livros da Dignidade, e augmento das Sciencias: Apparecem defensores por huma, e outra parte, que até deixão aos vin-douros a liberdade de duvidar de tudo, de tal maneira, que parece que os homens agução o engenho, para que mais se propague, e se transmit-ta a dúvida do que para se dissol-ver, e terminar. Isto se descobre mais nos sequazes, e partidistas des-ta, ou daquella Escóla, que tem a manha de querer, que seja perpetua a dúvida huma vez excogitada, e Tom. III.

admittida, quando os homens parece que só devião fazer uso de hum en-genho indagador, e de aturado estudo para deixar por certo o que pa-receo duvidoso, e não para eternizar a dúvida, ou reduzir a duvidoso, o que he demonstrado. Por este prurito não sómente de inventar mil novas questões, mas de pôr em dúvida todas as cousas, os Filosofos da Ecóla tem perdido o crédito em nossos dias, e toda aquella grande estima, que havião adquirido nos seculos barbaros. Eu não sei se os quiz reproduzir o infatigavel Bayle, com aquelles quatro enormes vocabularios com que assogou a Republica das Lettras, e melhorados como se sossem poucos, e pequenos, com outros quarro de igual tamanho por seu Ca-marada Chanfipié. Eu sempre chamarei a Bayle mais Logico que Fi-losofo. Com armas da Dialectica na mão, he hum novo Carneades; derrama dúvidas por toda a parte, e embrulha de tal maneira até os factos

mais indubitaveis da Historia, que sahe a gente suada de afflicção só com a leitura de huma pagina. Seu gosto era andar á caça de nevoas, dominado pela invencivel vaidade de achar que dizer contra tudo. Para a verdade não se caminha senão por estrada Coimbrá. He preciso ter mais cuidado, e mais ancia da verdade, que gloria ; e persuadirem-se os chamados Litteratos, que a gloria não se adquire se não pelas veredas da verdade. Primeiro deve o Filosofo cuidar na verdade, e depois se a modestia o não prohibe cuidará o Filosofo-em conseguir outros caprichosos fins. E se não se póde pescar, ou apanhar de todo a verdade, ao menos cuide-se em conseguir tudo aquillo que mais para a verdade se chega, e se aproxima. Depois disto eu sempre me persuadi, que tantas controversias filosoficas, e de outras disciplinas puramente humanas, que tenta matinada tem feito, e fazem no Mundo, não são mais que puras ques-

tões de nome, e continuão a axistir, porque continúa a desgraça de se não estabelecer bem o estado da questão, ou objecto de disputa, sem o quererem airancar das unhas de termos equivecos. Não nos admiremos, quando observamos questões, que nunca chegão ao fim, iratão-se estas questões sem intenção sincera de achar, e determinar a verdade, só com o presupposto de sustentar a propria opinião, huma vez que se segue algum partido, quaes se vírão nos seculos de barbaridade os Nominaes, e os Reaes; e ainda agora em seculos de luzes de Crítica, e de Filosofia, os Neutonianos, e Cartesianos; e assim tambem entre os sistematicos de qualquer faculdade como a Medicina. Aqui entra o interesse, o uso, e quasi sempre huma pertinaz ignorancia, que agora mesmo reina nas Escólas, e nos livros. He admiravel o que escreveo Samuel Wrenfelt, cujo titu-lo he este » De Logomachis Eruditorum, Das guerras de palavra

dos Eruditos, onde esta materia se trata de hum modo tão exquisito como util.

Seguem esta bandeira do embru-Ihamento universal as disputas publicas. Muito me dérão sempre que meditar, e quasi sempre que rir humas cousas chamadas Conclusões. Toirinhas ás vezes, que nenhum homem melancolico deve perder, porque se o espectaculo das couras huminas, c mortaes toca o entendimento, e exprime lagrimas des olhos, o espectaculo de algumas conclusões provocaria a riso o mesmo Timão Atheniense, e o mesmissimo Joung em a noite em que lhe morreo a en eada. Esta defensa das Conclusões he cousa introduzida ha poucos seculos, e de quando em quando nos trazem alguma ou tediosa, ou ridicula Comedia. A primeira conclusão destas Conclusões he sempre esta. Que o Defendente ha de ter razão; e se por acaso se encontra algum indiscreto, que bem provido de voz mostre re-

nitencia em approvalla, a coroa dos especiadores naquelle corro litterario á força de pateada, ou vozaria, o obriga a reconhecer a justica. Os Entremezes pois que se representão nos intervallos, os artificios, que se praticão entre aquelles ora fingida, ou verdadeiramente enraivados, e derramados combatentes muito dão para notar, e para discorrer, e para mim estas justas, e torneios litterarios forão sempre hum manancial fecundissimo de reflexões sobre a demencia humana. Com estas Conclusões se decide da capacidade, e do talento de hum sugeito : regra fallivel por certo, porque póde haver homem de profundo engenho, e vasta erudição, a quem o apparato, o aspecto horrivel dos combatentes, a voz de Estentor com que sahe daquellas praguentas bocas a maior do primeiro silogismo perturbe muito seriamente. He preciso ter hum grande exercicio para senão desconcertar. Apparecia n'outro tempo hum Escotista, diante de hum Thomista, hum Ariminence diante de hum Molinista, e viceversa: não digo que a batalha de Marengo fosse mais renhida como o apregôa o Quixote Corso, mas por certo não o foi tanto a de Farsalia. Cesar, e Pompeo não erão dois Campiões mais terriveis. Debalde o corpo de reserva dos outros arguentes já com a espada do papel impresso, e folha dobrada na mão queria entrar em campo; acabava-se o dia, e elles deixando que o Sol se pozesse sobre a sua ira, tocava-se a campainha, e não cesseva o fogo.

Taes disputas apenas prinem servir de alguma cousa aos mancebos em quanto se exercitão em fallar ao publico, mas de nada aproveitão para achar, e descobrir a verdade, cada qual dos combatentes afferrado a sua anticipada opinião, sahe dalli com a mesma dúvida, e com mais firme presupposto de seguir, e defender o seu partido. Eu observei algumas vezes que sem se tocar a

questão apenas começavão a gritar; o Defendente hia para o Sul, e o Arguente para o Norte, e como em caminhos oppostos de Charneca quanto mais se avançavão, mais, e mais se desviavão. O homem imparcial, que busca só a verdade nas sciencias, e que só se matriculou na Escóla da verdade, humas vezes se ri, outras se indigna, quando obrigado de algum respeito humano, se acha no meio destes Escolasticos espectaculos. Lembra-me ter visto delles huma pintura galante em o mais discreto, e en-genhoso Poema Heroico-Comico que tenho lido. Era Mss. na lingua Italiana, e intitulava-se » O Čapitulo dos Frades: hum imprestimo mo sumio para sempre, acontecimento muito ordinario, porque se julga, que estes furtos não tem restituição. O Episodio das Conclusões excedia em graça, invenção, e originalidade a tudo quanto ha de melhor no Lutrin, e Dunciada.

Hum dos mais sérios empregos

do bom engenho, deve ser, descobrir, e reconhecer todos os extremos, defeitos, erros, abusos, e vicios, que se oppõe ao descobrimento da verdade, unico intuito do homem Filosofo. Muito arredado da perfeição litteraria andará aquelle que não possuir hum claro conhecimento de tudo isto em qualquer materia que se determine profundar. He preciso saber isto em geral, mas conhecello nos casos particulares, e distinguir em qualquer argumento, tudo o que he fóra de proposito, e tudo quanto se oppozer ao fim que he o conhe-cimento da verdade. Se eu vir defeituosos os outros Filosofos, e desprovidos deste conhecimento, se eu os observar arredados do conhecimento da verdade, affogando esta em questões frivolas só com o espirito de partido, e por obedecer ás Leis imperiosas da Escóla, que se abração, eu devo dizer, se componho, ou escrevo » e cahirei eu na mesma rede, darei com o pé na mesma

peia? Cahirei acaso naquella mesma imperfeição, que reprovo, e que reprehendo nos outros? Mas onde vou eu dar comigo com todo este aparato de razões, sobre a ancia com que em qualquer materia, que se escreva, ou trate, se deve buscar a verdade! Que esta verdade deve prevalecer em Filosofia ao espirito de partido? Antes que me adiante mais, devo dizer préviamente, que o compôr muitos, ou poucos livros, em pouco, ou muito rempo, com brevidade, ou prolixidade de discurso, se não deve reputar como hum argumento seguro do merito, ou demerito dos livros. Hum homem bem velho, chamado Calimaco, disse » Hum gran-de livro, he hum grande mal; e hum moderno ajuntou, » e hum grande Prefacio, he hum mal ainda maior. Os fructos que não chegárão a maturidade, nem agradão ao pala-dar, nem podem ter duração; são mais abortos, que partos naturaes os livros dos muitos appressados. Nos

corpos desmedidos, acha-se pouco sal, e muito succo vicioso. O merecimento de hum livro não consiste no seu grande, our pequeno volume, no muito ou pouco tempo, que a sua composição levou ao seu Author. Nestas balanças não se pesa o merecimento. Este só se deve medir pe'o amor da verdade, que o seu Author manifesta. Se elle a escurece, se a encapota, se a embrulha, sejão quaes forem os outros predicados do livro, eu direi sempre, que não presta para nada. O bom Escritor he aquelle que não busca a g'oria de escrever muito, mas de escrever bem, que escreve sem furia, e que em suas composições busca a verdade. Eis-aqui o que dá valor aos livros da mais importante materia, que he a Filosofia. Por mais deligencia; que ponha o Escritor Filosofo, se não busca a verdade nenhum bem trás á Republica das Lettras, e aos homens com suas composições. Em quanto hum livro cheirar a Neutonianismo, outro a Cartezianismo, outro a Wolfianismo, não apparecerá a
verdade. Inda se espera no Mundo
huma Seita, que busque só a verdade, esta se deixará ficar no fundo do
poço de Democrito, em quanto de
lá ouvir altercar os differentes partidos, e dizer a cada hum delles » A
verdade está da minha parte.

## Soliloquio LII.

Notei sempre, e com muito particular attenção a repugnancia, que os mancebos rem em ler livros preceptivos, e instructivos, cheios até aos olhos de preceitos de rigida moral; persuadem-se que encontrão o que ha de mais repugnante, e fastidioso para elles, que he hum velho austero, e caustico, que os suffoca com reprehensões, que ainda que esteja cançado das pernas, não o está de lingua para lhes prégar, e mantales pregar, e mantales pregar que mantales preg

tinar de continuo, querendo-os fazer á força de pregações velhos antes de tempo. Não succede isto, quando lhes cahem nas mãos livros de Historia, cu Vidas de homens illustres, porque na variedade contínua dos accidentes, acha hum pasto saborosissimo sua sabia curiosidade. No meio deste deleite do espirito existem, sem o advertir em huma verdadeira escóla, e podem aprender pela prática, tudo quanto hum livro, ou hum Mestre de Theorica lhes poderia ensinar sem proveito com a enfiada de maximas de moral. Ora se os Professores de Ethica, em lugar de lhes explicarem os principios, os Theoremas, e os Corolarios de hum tratado systematico de Heinecio, de Eduardo Job, de Wolasion, de Pufendorsio, de Wolsio lhes sizessem notar o formoso, e o feio dos retratos tão vivamente esculpidos na Historia, e que ella costuma subministrar, quando he judiciosamente composta, tirarião por certo hum grande

proveito, por elles aprenderião a conhecer, e a distinguir tudo aquillo. que ha de louvavel, ou reprehensivel em cada hum dos Paizes, nos costumes, no governo, nas artes, e na policia. Isto que eu desejava ver nos Professores publicos de Ethica, ainda mais o quizéra encontrar naquelles, a quem se confia a educação domestica da mocidade. Estes, mais pela observação prática, do que pelas theorias dos livros deverião instruir, e ensinar seus Discipulos; mas seria preciso que este cuidado de educar bem a mocidade, e de lhe impingir bem os principios da moral, não fosse confiado a pedantes, ma-nietados com os livros, que delles afora, são perfeitamente estupidos; mas a bonspanatomicos dos caracteres, prerogativas, descitos, e ridiculos dos homens. Que lhe podessem dizer » Rapaz toma sentido, e repara bem na affectação ridicula, que mostra aquelle nas palavras, nos gestos, nas acções, no andar, e no:

vestir. Olha para aquelle agora, e abre bem os olhos para veres hum retrato vivo da vaidade, e de amor proprio naquelle, que he pena não ser Francez pelo muito que mente, e bazofeia da nobreza de seus Avoengos, das suas proprias aventuras, e proezas de seus feitos de armas, e valentias\_E como nem todos os homens são máos, e para fazer o bem não basta fazer-lhe notar unicamente o que he desordem, devião estes Mestres mostrar-lhes imagens vivas de virtude, e dizer-lhe: olha Rapaz, que delicadeza se acha naquelle ho. mem, que modestia conserva na sua grande fortuna, que respeito mostra aos inferiores! Com quanta prudencia mede suas palavras, seus louvores, suas censuras! Olha com quanta sabedoria se sabe calar sem se obstinar em suas opiniões, sem querer ser o tyranno das conversações, sem se erigir de motu proprio em Mestre de cadeira! Sem querer perder hum amigo, só para não perdet

hum motejo, huma agudeza. Estes retratos offerecidos aos olhos da juventude, que se educa aproveitão muito mais, que as genericas lições. São exemplos vivos, e muito dezasisado será aquelle que attentando bem nestes objectos sem o trabalho da applicação litteraria, que estafa, consome, e enjôa, não aproveita muito

pelos caminhos da Moral.

E como se ateima a se querer fazer aprender pelos livros, o que com muito mais facilidade, e proveito se podia estudar com os olhos passeando; bom seria, que em lugar dos theoremas de Ethica, se mandassem estudar de memoria certos Proverbios sentenciosos, ainda que usados do Povo, e até surrados entre o vulgo; cada hum destes Proverbios contém huma grave sentença demons-trada, e ensinada pela experiencia. Não ha lingua, nem Paiz, que não tenha estes Proverbios, e entre todas as Nações, nenhuma he mais farta delles que Portugal, tão judiciosos, que

# MOTIM LITERARIO.

#### NUMERO XXV.

Continuação do Soliloquio antecedente.

parecem dictados pela mais apurada Filosofia. Os Medicos, a quem a malignidade chama sem razão assassinos circumspectos, tem os aforismos de Hippocrates, e os de Boerhaave Commentados por Haler com tanta sabedoria, e com tanta razão applaudidos do mundo, e tão celebrados, servem aliàs de hum grande subsidio á sua incerta arte: assim os Proverbios, não digo todos, digo só os moraes, podem admiravelmente aproveitar ao homem, para dar ás cousas seu justo valor, e regular suas acções. Huma judiciosa Collecção destes Proverbios,
Tom. III. G

e sufficientemente commentada, mettida na cabeça aos rapazes, obrigados a repeti-la como lição, formaria huma quinta essencia, e hum facil Compendio, que se receberia, e conservaria com mais gosto, que tudo aquillo, que com tanto enfase, rodeios, e apparato nos pertendem ensinar os Livros Sapienciaes dos Filosofos. Este resumo seria huma mina riquissima de documentos, para quem quizesse viver como verdadeiro Filosofo, e aproveitaria muito mais, que toda a Leitura dos caracieres de Theofrasio, com todos os cutros que de sua cabeça lhe ajuntou La Bruiere; livro tão applaudia do, tão divinizado, que sem mais empenlio, ou protecção abrio ao seu Author as portas da Academia Franceza, daquella Academia que foi obra de Richelieu, e objecto da munificencia de Luiz XIV. mas livro, que segundo o meu fraco entender tem huma grande desgraça. Quando as sentenças estão enfladas, ou amon-

toadas humas sobre outras sem ordem, e o que he mais, sem Comento não podem tornar, nem gostosa, nem proveitosa sua leitura; o que tão injustamente se disse de Seneca, se deve com razão dizer de La Bruiere, que he arêa sem cal. Com sua brevidade entrão de pressa na cabeça, e com a mesma brevidade desapparecem, e desertão da cabeça: e assim não pode a memoria surrir-se destes destacados, ou descosidos axiomas moraes, porque escapando hum quando entra outro, nenhum chega a imprimir-se profundamente nos miólos. Nunca por similhante livro se poderão aprender os importantissimos principios da Filosofia dos costumes. Não com pequeno, afinco me deitei eu à leitura dos caracteres no tempo do meu litterario delirio, que tanto tempo me fez perder, e apenas conservo hum, cu outro dos retratos tão gabados de La Bruiere, feitos, segundo creio, de fantasia, porque a maior parte dos originaes são impossiveis em a natu-

G ii

reza, como por exemplo o do destraido que me ficou! Pode acaso a distracção chegar a tanto em hum homem, que se esquece de tarde, terse recebido com huma mulher nesse mesmo dia pela manhã, e que entrando em casa, onde já tinha chegado a mulher, que vinha da Igreja naquelle mesmo instante, lhe pergunte quem he, e o que quer naquella sua casa? Isto he feito de proposito. E qual he o homem, que aprenda por este retrato a não ser destraido?

Sem a observação de originaes ambulantes, e mostrados por bons Mestres não se aprende a sciencia dos costumes. E porque o Mundo quer cuasi sempre rir, e seria hum Misantropo quem não admitisse publicos, e particulares divertimentos, sempre me persuadi, que as Comedias poderião instruir não pouco nos principios da moral, e nas obrigações cipies, a que está sugeito todo o Cidadão ingenuo. Não fallo das Comedias

dias dos nossos theatros, rapsodias mal concertadas, retalhos mal ajarcados, qujos de immundos equivocos, de amores obscenos, de malicia ensinada com arte, de vicios triunfantes, que se representão com tão livre, elicito passaporte. (Estas Escólas estão agora desertas, porque os Francezes á força de roubar, vão fazendo dos ociosos, peralvilhos, e caixeiros de Lisboa perfeitos Anacoretas), fallo-daquellas Comedias, a quem os Latinos, chamão, moratas que fazem rir sem obscenidades, e torpezas; que mettem com habilidade a rediculo os defeitos mais usuaes dos homens, que não ensinão maxim s viciosas, nem subtilezas para que o homem fique impune na perversidade; que representão, assim he, os vicios, mas tambem o castigo, que os segue não com tardos passos. Se apparecessem Comedias de enredos judiciosos, e verosimeis, bem encideados, e semeados com destreza de documentos uteis, que recomendas-

sem as virtudes, e desacreditassem os vicios, en faria continuos votos para que os veneraveis Histriões tivessem enchentes reaes, porque estou persuadido, que a mocidade, longe de sahir do espectaculo com huma larga dóse de córrupção, sahiria com o coração cheio de horror ao vicio, e de amor á virtude. De Tragedias eu di pensaria os Theatros, quem tem vontade de chorar, chore seus peccados das portas pará dentro, chore a Tragedia universal da Europa, e do Mundo desgraçado ás mãos do Jacobinismo, e theatro da rapacidade, e mentiras Francezas. Tenho lido quantas Tragédias ha, e nenhuma he absolutamente perfeità, porque de todos os assumptos Tragicos, não ha mais do que hum susceptivel da ultima perfectibilidade das regras. Não quero agora bulhas com os Professores de Poetica, algum dia apparecerá. D'go agora, que para ensinar a meral sem livres, aproveitão mais as verdadeiras Comedias, porque estas; além do ridiculo, que mais facilmente se insinua no coração do homem, tem a fortuna de estarem mais ao alcance da intelligencia do todo, porque são entendidas não só dos altos, ou levantados entendimentos, mas do povo mais inlitterato, e rude o que não succede á Tragedia.

## Solitoquio LIII.

7.21 10

Livros, em que tenho consumido grande parte da minha apoquen ada vida, ou turbulenta existencia, deveria ter produzido em mim dois muito naturaes effeitos: o primeiro huma decidido amor, e huma violenta paixão pelos livros, e o segundo huma firme persuasão da sua muita idoncidade para formar o homem sabio, isto he, o homem capaz de viver bem na sociedade dos outros homens, que he o fim, e o fruçto de todo a

estudo, e erudição. Pois não he assim; antes pelo contrario, tem produzido em mim effeitos oppostos. Hum odio refinado aos livros, e hum claro conhecimento da sua inutilidade para este grande fim. Dásse hum mancebo ao estudo, enche a cabeça de maximas, de nomes, de datas; de factos, de opinioes, de hipotheses, quando se espraia pelo dilatado campo da Historia, humanidades, e Filosofia. Depois de eu ter a cabeça abarrotada de tudo isto, disse das humanas sciencias, aquillo mesmo que Bruto moribundo, disse errada, e indignamente da virtude. " Oh sciencia, sciencia, eu cuidei, que eras alguma cousa, e agora te descubro hum nome vão, ainda que sonoro, e licongeiro! >>

Entre todas as virtudes, não ha outra que seja mais necessaria ao homem, que vive em sociedade, e por is o mesmo em estreita relação com os outros homens, que a prudencia: esta virtude não póde ser, nem inse

pirada, nem ensinada pelos livros. Esta virtude moral deve em parte seu principio, e sua origem á natureza, mas aperfeiçoa-se, e torna-se em habito, não pelo estudo das theorias moraes, mas sim pela observação. O grande livro do Mundo lie aquelle, que com seus varios acontécimentos, poe diante dos olhos do observador, tanto a sábia, e prudente conducta dos homens assisados, como os erros, e as desordens commettidas por outros, e para quem tem alguma onça de miôlo na cabeça, esta he a verdadeira escóla, onde os Professores de Etica devião ensinar, e formar os mancebos na virtude da prudencia. De tal sorte he formada a maior parte dos homens, que não aprendem bem, nem se lhe imprime bem na cabeçá, para se guardarem do que he pernicioso, se não quando elles mesmos por experiencia o pro-vão, e sentem. Não se conhece à bem, se não quando se experimenta o mal. De ordinario, não se estima

a saude, se não quando se perde. Ora isto não se ensina pelos livros: he preciso que o Educador, lhe faça ob. servar nos outros, e no Mundo o que lhe quer ensinar. Elle dará huma viva lição de prudencia ao Discipulo, se lhe fizer notar em cabeça alheia quanto custe o fallar de certos factos sem consideração, e respeito algum; principalmente prorompendo em censuras, em termos pungentes, pican: tes, e irrisorios diante de pessoas não confidentes, pessoas chocalheiras por natureza, que ainda sem malicia são almocreves do que escutão, acarretando quanto ouvem de hum lugar a outro, introduzindo de sua casa, e mettendo de sua cabeça grossas franjas, quando estendem o seu guardanapo, e ostentão grande fertilidade de imaginação. Com esta facil observação elle conhecerá, quanta circumspecção seja precisa nos grandes circules, e conversações para discorrer, e fallar das accoes alheias. Fará vên igualmente a outro a quem acabe de

dar alguma tintura de sciencias, a ridicula inchação daquelle, que entonado com quatro definições do compendio, e anno e meio de curriculo academico, empanturrado, e com ár dictatorio, e magistral vai com voz alta, e desprezadora, buscando o glorioso titulo de pedante, fazendo ao mesmo tempo conhecer a quem o não sabia; que elle está cheio, e occupado de si mesmo, e que com tanto estudo, ainda não aprendeo dois dedos de civilidade. Ainda que o homem por sabio que seja tenha razão no meio das disputas, pede a mesma razão, que exponha com socego, e modestia o seu pareceri, e sentimento, impugnando com garbo, e cortesia a opinião contraria, mostrando sua falsidadé, sem atacar pessoalmente o que a sustenta. Esta delicada maneira de combater, attrahe a benevolencia, senão do adversario teimoso, ao menos dos ouvintes imparciaes. Em muita, engrande opinião se tem a si mesmo, quem se ab

tera, e se ensurece, porque os outros presistem em opinides diversas das suas. A estes espiritos de contradicção não apreveitão prégações, apenas se contém alguma cousa, quando conhecem que muitas vezes sustentárão huma proposição ridicula, e falsa, e que loucamente inflam-mados comprárão com gritos, serem o fastio, e o odio de muitos, e que todos fogem, como de hum apestado, sua conversação, pezada, e desgos. tosa para todos. O bom Moralista com este quadro adiante dos olhos ensinará ao seu Discipulo,, que quando entrar em campanha disputatoria faça guerra de homem civilizado, isto: he, com huma dose daquella prudencia, que nas conversações he necessaria a todos, e na verdade he cousa vergonhosa, que padeça falta, e inopia de prudencia, quem se figurai, ce blazona de saber mais que os outros. Com estes exemplos se faz conhecersangrande vantagem da esdola dos desenganos, que des ordinario se não alcanção dos livros, e sómente se aprendem a propria custa. Só desta máneira se formará o homem digno do raro elogio de prudente, e sahirá desta escóla muito mais sábio, e instruido do que sahiria em materias de Etica do mesmissimo Portico de Athenas, e da confusão, e continua opposição, e contrariedade de opiniões, em cujo laberyntho perdido o entendimento, não atina com a verdade que unicamente se encontra pela segura estrada da experiencia, e pela assidua leitura do livro do Mundo.

#### Soliloquio LIV.

NEnhuma cousa incha mais os homens que a sciencia, e nenhuma cousa os devia humilhar tanto como essa mesma sciencia filosofica, que em conclusões evidentes he igual a zero. Sempre forão para mim objectos de profundas meditações certos franchinotes empanturrados, que tornão a

casa dos pais, e parentes com hum só anno do Mondego na barriga, e hu-ma alluvião de fumaças ana cabeça. Raros exemplos são estes da ingenita vaidade humana! Não she preciso espera-los de tão longe, estes não são de facil accesso, passão rápidos, nem se dignão de apavonados lançar ao menos de travez os olhos sobre as pequenas, e quasi esmagadas formiguinhas, que não escutamos entre os sustos da urna dos destinos a imperiosa voz do Bedel, que chama para a sabatina. Basta que eu contemple hum miseravel, que escutou por hum anno as explicações rebatidas nos precedences do Compendio Logica. Ei-lo vai cheio, e abarrotado de seu insigne saber. Para se julgar huma grande, e respeitavel personagem, não lhe he preciso ter chegado a descernir, e conhecer as redes mais subtis dos sofismas para saber plantar huma bataria de argumentos, e aterrar, e pôr em completa derrota hum adversario; nada disto he preciso, basta

haver tocado os preliminares da tal Logica que eu julgo bem pouco fruciuosa arre, para se aprezar tanto a si mesmo que considere o resto dos homens como animaes estupidos. Esta inchação, où hidropica vaidade cresce, e chega a trépar, e sobit tanto, que se lhe não vê o cume, se hum automato estudante passa de Escolar de Medicina á magestosa honra da laurea doutoral, conseguin-do a summa ventura de apalpar va-rios pulsos em companhia de seu Mestre. Não toca a terra com os pes, è tanto se lhe antolha haver-se levantado, que olha la muito de cima com insultante desprezo para o resto dos homens a quem elle cha-ma o vulgo dos ignorantes, e em horas de bondade, e humanidade se compadece delles, porque em fim não chegão a conhecer a horrivel virtude dos calambulanos, a ranacidade do bazalicão, e o mercurial poder dos pos de Joannes. Se olha, ou se digna abaixar os olhos para homens

destinatos por estudo, e que tem consumido a vida na contemplação da Natureza, e que á luz do faxo da Filosofia aprendêrão a dar ás cousas o seu justo valor, se enternecem, e magôão de vêr que ignorão, quantas tripas, ventriculos, e forçuras tenha a pansa dos quadrupedes, quantas roscas formem o orificio anus. Compadecem-se destes mesmos doutos, porque não entendem como elles, o grande misterio de tantos nomes estranhos, com que o saber Grego, e Arabigo enriqueceo, tornou veneravel, ou fez ridicula a Medicina. Ainda aqui não pára seu coração bazofia, e desvanecido. Este insecto soberbissimo, julgando-se mais, que os que tem as mãos callosas na praxe Medicinal, sentado á cabeceira de hum padecente, que está (ás vezes por culpa sua) a ponto de passar a eternidade, trinchará sentenças, e cuspirá dicisões sobre a qualidade da dysenteria, que atenúa o enfermo, e lhe cahirao da boca infalliveis pronosticos sobre as qualidades corrosi-vo irritantes da materia morbificodysinterial. E o que ha de mais admiravel he que se não abata a proa a hum destes loquacissimos assassinos, ainda que veja crescer a olho, e engrossar-se\_todos os dias o Catalogo dos mortos. Mas eu não estranho que em mancebos inconsiderados, se encontre esta presumpçosa vaidade pelos seus ainda que tão tenues conhecimentos. A inexperiencia, e a idade, imaginando-se cabeças calculantes, lhes serve de escusa, e de desculpa. Mas que manquegem ainda, e se sintão deste influxo pessoas envelhecidas nos estudos, e que se dão a si mesmas o grande ár, e o tom de hum grande saber Theologico, Filosofico, Legal, ou porque engatinhão alguma cousa na eloquencia, ou em sim, porque sabem engrazar quatro versos, isto sim, que me dá grande motivo, para me maravilhar, e espantar! Não he só na Mãi dos Gracos, que Juvenal observaria o Tom. III.

grande supercilium, se vivesse em os nossos apoquentados dias, elle o encontraria em tan'os, e tantos que fallão sempre magistralmente em Filosofia, Jurisprudencia, Medicina, etc. Avezados a tratar com os doceis, e embasbacados discipulos, por muitos annos conservão, e guardão o mesmo ár turgido, e empollado para todos os dias da sua vida. Oh se estes taes podessem com paz, e indifferença examinar o Paiz do verdadeiro, e do falso, combinando com as suas as opinides alheias, mais do que elles cuidão, se acharião como os outros fluctuantes entre as trevas da ignorancia. Eu ainda accrescento mais alguma cousa, e digo, que as Sciencias para quem tem os miólos em seu lugar, e apanha bem a verdadeira prespectiva do saber humano, longe de inspirarem vaidade, e soberba são aprissimas para imprimir, e conservar a verdadeira humildade no coração do homem. Não será jámais bom Medico, senão aquelle, que chega a

## 翼 115 溪

conhecer quanta seja a încerteza da sua arte, e quam pouco tenha de concludente aquella interminavel salgalhada de remedios, e Medicinas, que se acha formada em batalhões pelos seus livros, e como a mesma arte, cujo fim devia ser curar as enfermidades, chegue apenas a curar, ou conhecer bem poucas, vendo-se, e experimentando-se a cada passo, que as curas mais se devem á industria, e força da natureza, que aos seus repentinos recipes; pois não medea hum instante entre a palpar hum pulso, e escrever caractéres mágicos para o Boticario entender; ou não entender. E pelo que toca á Filososia! Oh quanto ha de obscuro, incerto, e até incomprehensivel! Aguce embora os olhos quanto poder o humano entendimento, não poderão já mais penetrar as densas travas de que estão bloqueados infinitos objectos da repartição da Fysica! Pois se elle intenta espraiar-se pelo Paiz da Methafysica, e levantar-se á con-

H ii

templação do Immortal, e Soberano Ente principio, penetrar seus altos conselhos, e expôr como se por lá passeasse tudo quanto elle fabricou em infinita distancia de nossa vista, aqui sim he que elle conhece, que fraca fazenda seja a comprehensão hu-n ana! Na verdade se o homem de estudos, quando aqui chega, e aqui sente fraqueatem lhe as azas, não se sabe humilkar, e conhecer se, tenha paciencia, porque o seu nome deve ir augmentar o Catalogo dos Orates, onde quer que mais bem parados estejio. Não duvido, que pareça muito vasto em alguns o patrimonio do saber, mas quanto mais atrahidos do cheiro da litteratura se avançarem na applicação, tanto mais conhecerá que excede muito, e muito o que não sabe, ao que já tem estudado, e conhecido. Vê que huma hoa parte do que sabe consiste em bagatellas, e que a caça que tem feito differe pouco da caça das aranhas, que acaba, quando muito em apanhar algumas moscas. Conhece

tambem, que huma não pequena parte da sua sabença se restringe, e feicha entre os confins da opinião, ou apenas do verosimil, e provavel, e nunca do certo y demonstrado; e evidente. Muitas vezes se vê o homem obrigados, enecessitado andesamparar parte daquillo, que dantes tinha; com tanto trabalho estudado, e aprendido, sporque pezando, ce esmiuçando as cousas melhor, as acha se não manifestamente salsas o ao menôs, por todas as drazões duvidosas. Que direit do saber, dos Jurisperitos lascerado,. e confuso g por mil quotidianas contoversias, empareceres contrarios, e oppostos? Todos estes motivos são muitos poderosos para convencer de ridicula a soberba do homem, quando esta nasce das Escólas, e dos livros. Emusumma, huma parte da sabedoria consiste, e não nos persuadimos, que sabemos aquillo, que de facto não sabemos. Sabedoria he esta a que poucos, ou nunca, ou muito tarde chegão. O que deve, e póde unicamente aproximar-nos aos confins desta sabedoria ; está encerrado naquelle estudo, que ensina a conhecer o homem interiorpre as suas acções moraes. Não existemenos as quelle grande capitaly de saber, que nos figurantos, nem aquelle agudo per penetrante engenho, que nosso amor. proprio anzeneiro conhecido ques diz que existe no meio da possac cabeçal Desenganemos nos quernão tromos as quelle finogicizo; aquella mara prudencia ; peneração ; e habilidade; que nos figuramos illudidos, re ento-b nados. Repassemos pela memoria tantos erros que etemos commettidos, tantos despropositos que temos dito: en materia de sciencias Ochomem: litterato reflectindo seriamente na vaidade, e incerteza das Sciencias Humanas, na fluctuação, e guerra continua das opiniões, no pouco que ha demonstrado, e evidente até nas mesmas Sciencias Naturaes, na fragilidade, e miseria de tantas hypotheses que embrulhão mais do que aclarão

as verdades, que querem expôr, não póde deixar de envergonhar-se, se acaso tem depositado em seu coração huma excessiva estima de si mesmo, e hum ultrajante desprezo dos outros homens, porque não tem na cabeça as mesmas quimeras de que elle se tem tão infructuosamente nutrido, e sustentado. É como poderá continuar na muito louca adoração de si mesmo, quando de dia em dia for observando o pouco que foi dado ao entendimento humano avançar-se pelas veredas da Sciencia da Natureza?

-A. SoliLoquio LV.

·, then work

SE com effeito se jun'assem todos os escritos, que os Filosofos an igos, e modernos tema composto, sobre a felicidade, poderião elles só formar huma Biblioteca, entulhando-lhe estantes mais comprides que hum da des dominio Francez. A divisão de

opinioes sobre a felicidade do homem tem parido volumes tão gordos, e anafados como enfadonhos, e secantes. Todos elles tem dois objectos! em que se empregão; o primeiro determinar em que consiste esta felicidade tão desejada; o segundo; quaes se ao os meios mais eficazes, e opportunos para chegar a ella. Muitos des-3 temperos se tem dito, desde que Epicuro começou jejuando a pão, es agua, a especular sobre esta materia. Aristipa asneou solemnemente, e os que mais doudejárão forão sem dúvida os Estoicos. Soberba, e ridicula gente! Promettião a seus sequazes a posse da vida beatal, mas aonde ella se não póde encontrar. Ensinavão a desprezar os males, e até ensinavão a rir-se delles, quando chegassem para hum Estoico a invasão de huma cafila de ladrões, ou Generaes Francezes era hum motivo de gargalhada; isto diria o mesmo Sene-ca, se s gora vivesse y e os visse tão despejada, como insolentemente passear

pelas ruas de Lisboa; mas bem de-pressa conhecem, estes automatos que se querem inculcar insensiveis, a differença que ha entre sofirer huma tempestade no meio do Oceano em hum navio com agua aberra, e o metter a bulha áquelle perigo, e desafiallo, descrevendo-o repimpado em hum sofá, e sobre huma meza de Ebano em que escrevia Seneca. Em nossas eras tem apparecido grossos volumes sobre a telicidade. Tratados methodicos, que juntos todos formão os livros, que se chamão: Templo da Ventura. Até Poemas, como o de Helvecio, que se tem máos versos como os Francezes, ainda tem peiores idéas. O proprio Boulanger, que escreveo com profundo espirito sobre algumas materias Filosoficas, sobre tudo em Cosmologia asneou solemnemente no livro em que ao tratado, em que pertende provar, que Ezopo fora Salomão, ajun. ta hum Tratado sobre a felicidade, demonstrando-a com o methodo Ma-

thematico; engrazando, e enfiando. proposições, Lemas, Théoremas, e Corollarios para se sahir nonfim com huma parvoice, e em tom tão grave, que não he mais sério Espinosa no labyrintho Methafysico. Tudo vema dar na maxima de Horacio, quando diz, que escorregara outra vez para a Escólande Aristipo, e seus, mandamentos; e convida o amigo para vir observar nelle hum porco de vara, tirado dos lodaçais de Epicuro, de pele liza, bem curada, e nedia. Ora entretantos escritos, eu acho, que Juvenal não só disse mais que todos, mas atinou com a felicidade cá de telhas abaixa em meio

Quem pode introduzir huma almatranquilla, e inperturbavel dentro de hum corpo, são como hum pero, rijo, e escorreito, poderá affoitamente dizer » eis-aqui o homem feliz, e nisto consiste a verdadeira felicidade. Seja qual for o estado em que o ho-

mem se ache, ou se considere, figure como quizer no Mundo, occupe os primeiros lugares, naderem riquezas, e dilícias, cinja diademas; vista purpuras, commande a exercitos, seja o filhor mais nomeado do carniceiro de Ajacio José Bona, se não tiver a alma sa, mettida n'hum corpo, a quem se possa dizer » estimo que passe muito bem, e livre de molestias si este homem não, será feliz. Andem por onde andarem, gritem, argumentem, estafem-se em disputar hie escrever sobre a vida beata; emese não encontrando estas: duas cousas fque o honrado Jovenal, o mais virtuoso; e sublime dos Moralistas Filosofos aponta, he escusado dizer que se atina com a felicidade, e que se determina seu verdadeiro constitutivo. He pois a felicidade, conservar o corpo sem dores, e o animo sem inquierações, e molestias. Juvenal, o adorado Juvenal, diz ás vezes cousas em duas palavras, que os Filosofos, mais apessoados, e de

### ¥ 124 ¥

maior nomeada não saberião, nemjá mais souberão dizer em volumes inteiros.

Summum crede nesas animam preserre pudori, Et propter vitam, vivendi pesdere causas. Es Esta admiravel Sentença vale, e dize mais que quanto escrevêrão os paradoxaes Estoicos, quando em pomposas tiradas nos insinúão a amar a viriude mais que a vida, e afrontat; a morte, antes que desertar dos Estandartes do Honestone Entornando: com a minha prelenga sobre a felicidade, digo, que se não póde consti-, tuir n'outra cousa. Alma sa, e corpo são. Se consiste no deleite puro, e espiritual, e no sabor sublime como só quiz o calvo Epicuro; não terá a alma deleite que valha dois caracoes, se alguma paixão a tiranniza, e, se se doe de alguma matadura. Se a felicidade consiste na tranquillidade imperturbavel da alma como quer o Mestre do ingrato Nero: esta serenidade da alma não se conserva, se for envolta em algum

vapor que se escape até ao cume desate sereno olimpo, onde não devem chegar as nuvens tempestuosas. Alma sã, e corpo são. Esta he a ultima sentença sobre a felicidade; porque quem poderá rasoavelmente viver contente de si, e chamar-se feliz, se o corpo lhe faz guerra, e a alma se acha baida de tempestades? Só a calma, quanto for possivel, de ambas as partes constitutivas do homem, póde fazer que o homem se diga feliz, e contente, em quanto a morte o deixa andar por cima deste globo.

Que nisto consista a chamada ventura, não duvido, antes digo, que o citado Juvenal fora o que mais atinou em a determinar. Mas poderá acaso conseguir se, e realizar-se esta saude da alma, e do corpo? Não. Desenganem-se os Filosofos, mais Padres concriptos que existirem, que esperar felicidade na vida, he pedir peras a hum pinheiro. Ha muito que o desatinado Adão pôz embargos á

ventura de seus tristes Netos. Concebem se lisongeiras esperanças he verdade, mas he correr atrás de sombras, e em lugar de Juno, abraçar como Ixião huma nuvem. Tudo fica em gostosas especulações, que se desvanecem, quando procuramos reduzilas á prática. Ora começemos pelo corpo. Ainda que a saude do corpo seja hum dos alicerces da felicidade, he a primeira cousa, que se não póde chamar objecto de Filosofia Moral, e o primeiro argumento, que mostra, que se existe felicidade, esta provem do acaso; e que não he conseguida jámais por hum espontaneo movimento do homem. Não está na mão da Filosofia com todos os batalhões de preceitos, que ella costuma empoladamente assoalhar, que nasçamos sãos, e tesos como hum alho, e que o continuemos a ser por toda a carreira da nossa vida. Se perdemos a saude, de balde recorremos á Bussola da Filosofia para a encontrar. Buscala depois de estragada, nos apparatosos Arcenaes da Medicina, ou lie buscar agulha em palheiro, ouche querer ter ainda menos; e eu sou assim formado pela Natureza, que supportando sem emoção a vista dos objectos mais desagradaveis, e repugnantes, cahio em deliquio, se por desgraça vejo huma mi-xorofada da Bótica, e até o quieto espectaculo de huma Botica sem que trabalhem os almofarizes, cujas pancadas formão hum som mais lugubre, que a campainha da Misericordia em manha de padecente, me revolta, e me inquita. Se a saude do corpo como constitutivo da felicidade, não he da repartição da Filosofia Moral; eu creio, que menos o será ainda da Medicina, cujos soccorros são perfeitamente inuteis se a Natureza se não metter a Medico. Ella por si não só conserva, mas até procura reparar as ruinas do edificio humano. até que a Lei da morte mais forte, e imperiosa, que todos os recursos da Natureza, ponha o indispensavel

fim á nossa existencia. Ora para se conservar esta saude, he preciso hum ingrediente essencialissimo para a felicidade humana, que vem a ser o sustento para o corpo, e o vestido para o mesmo corpo. A mais terri-vel de todas as doenças he a fome, e huma das precisões mais urgentes, e mais indispensaveis na ordem social, he o vestido, tal, e qual, porque o caduco do corpo humano, ou não precisa, ou não merece ricas tapeçarias para armação. Tambem não he do officio da Filosofia prover o homem de munições de boca, e cobrirlhe os couros, se elle andar esfarrapado. Todos os dogmas da mais auste-ra Moral, todas as carras de Seneca não podérão jámais dispensar o estomago de Lucilio do pão quotidiano. Mais val hum jantar, que hum Dia-logo de Platão; sentir-me-hei abatido pela tarde, se em lugar da olha, mo pozerem na mesa ao meio dia. O manual de Epitero, nem mata a fome, nem estanca a sede em o Filo-

# MOTIM LITERARIO.

#### NUMERO XXVI.

## Continuação do Soliloquio antecedente.

sofo, e póde muito bem o Filosofo morrer de fome, e de cançaço. He verdade que a Filosofia Moral nos póde soccorrer muito, ensinando-nos a Temperança, porém por mais que nos esmeremos nesta virtude, e por muito util que ella seja para conservar, e recuperar a saude, sempre veremos, que não he da repartição da Moral procurar-nos aquella felicidade, que he relativa á nossa parte terrena, ou corporea, isto he, a saude, e para a saude o sustento, e não está na mão do homem conservar huma cousa, e adquirir a outra; Tom. III.

Qual he pois a felicidade, que propriamente se póde esperar da Fi-Íosofia, visto que o austero Juvenal determina com tanto acerto, e tanto sizo a sua essencia? Huma só: isto he, a saude da alma, ou a tranquillidade da alma, que vem a ser o mesmo. Esta saude consiste em primeiro lugar, em saber avaliar bem, e recramente tudo aquillo, que he relativo ás nossas acções moraes, para evitar as que são más, e seguir as que são boas; eis-aqui a primeira parte desta saude, a qual para existir deve presuppôr na alma huma alentada dose de sabedoria, e hum desterro total da ignorancia, de modo que o homem jámais se engane, ou se confunda. E existe, ou tem existido algum Neto de Adão na plenitude desta sabedoria adquirida pelas forças da Natureza, ou pela teima do estudo? O proprio Salomão, que noutras fontes claras, e sem li-mos bebeo a grandes sorvos esta sa-bedoria, na idade em que devia ter

## **※ 131 ※**

siso, asneou solemnemente. A segunda parte desta saude, consiste na tão buscada, e tão querida tranquillidade, conservando o coração quieto, não turvado de paixões immoderadas, nem agirado, e combatido de molestos appetites, mas em perfeita paz, sem afan, e sem cuidados, horriveis espectros, cujas espantosas, e negras azas abafão o miseravel, que lhe amargurão, ou azedão a posse de hum bem presente com a medonha representação de hum mal futuro. Não deve pois o coração para existir tranquillo, ter outro desejo mais que o desejo de obrar bem, e até viver izento dos remorsos de ter obrado mal, deve ter hum bom provimento de constancia, e paciencia na chegada das adversidades, ai! tão amigas, e tão companheiras da vida humana. Eis-aqui o grande segredo de toda a Filosofia; e eis-aqui a fe-licida de a que podemos aspirar nesta baixas habitação terrena, não nos esquivando a trabalho; e fadiga algu-

ma para a conseguir, e conservar. A esta especie de felicidade, que não he impossivel ao homem inquilino deste globo, e cuja posse póde depender da vontade do homem, tam-bem se póde unir de quando em quando o gozo de honestos prazeres, ou intellectuaes, ou corporaes, porque, em fim, o homem. não deve ser de páo, e o Estoicismo rigoroso he só para homens de madeira, mas estes prazeres como não podem ser estaveis, não podem ser também o dote estavel da continuada felicidade do homem, porque esta, segundo a sentença difinitiva do, Filosofo Juvenal, consiste em ter o animo, são, bom, composto, e tranquillo. E com effeito, se o homem não sente cuidado, nem pensamento, que o rale, nem desejos, e paixões, que o inquierem, e se no seu interior vive contente do: estado emeque apprôve á Providencia constituilo, este chegou áquella meta sconde tantos outros comicontinuo estudo de es-

- 1

forço de balde tentárão chegar; e não o conseguírão. Se faitar este equilibrio não se poderá jámais chamar ditoso hum bisneto do antigo Adão. Ora na verdade Juvenal não teve ainda maior amigo do que eu, nem mais justo apreciador de seu merecimento; mas a verdade he alguma cousa mais que Platão, e Juvenal. Seja qual for o constituitivo da felicidade, diga Zeno, Epicuro, e Seneca o que quizer, e por diversas estradas todos caminhem á mesma fonte, que vem a ser a tranquillidade da alma; he cousa escusada pertendela, e possui-la; se não está na mão do homem a posse, e a conservação da saude do corpo, menos está a posse, e conservação da saude do animo. He não conhecer o homem, dizer que elle pode conservar a alma tranquilla, e perfeitamente equilibrada. Não póde: e esta impossibilidade nasce da imperfeição inherente á Natureza humana, e o verdadeiro motivo desta imperfeição não

se péde encontrar se não em culpa. Hum corpo tirado do equilibrio persevera em o estado de oscilação, até que causas, que a Fysica diz que a ponta, o fazem descançar. Eis-aqui o que succedeo ao homem: Oscilou, fluctuou desde o momento da sua quéda, e não repcusa se não quando morre. Querer perfeito equilibrio na vida, ou perfeita tranquilidade, he querer o impossivel, e todos os systemas dos Filosofos sobre a felicidade, não são mais que meras especulações. O moto continuo, e a inal-teravel satisfação interna, seja qual for o estado do homem são duas cousas impossiveis, huma em Fysica, outia em moral. Hum conjentamento estavel, he inquilino que nunca occupou as casas do coração humano, ainda que o homem abunde em todos os bens, cuja posse, segundo o parecer de muitos, forme a verdadeira felicidade. Os bens possuidos, já não parecem aquelles mesmos que dantes erão. O costume he hum quo-

tidiano encanto, que não nos deixa saborear a doçura de tantos objectos, que tanta impressão nos fazião nos miólos antes de conseguidos, e hum unico bem, que falte, e se deseje sem se poder adquirir, tem força de amargurar todos os outros, que se possuem. Huma grande fortuna he huma grande servidão, e quanto mais possue o homem, mais oscila, mais sluctúa, e a alma sem equilibrio não póde ter felicidade. Quero dar ao homem este equilibrio, mas para se chamar feliz he preciso que elle se estenda não a alguns dias, ou annos, mas que abranja o inteiro circulo da sua existencia. Poderá ser a manha-serena, mas será a tarde enevoada, e tempestuosa. Temos ainda mais panno para mangas, dado o contínuo deleite, e estavel equilibrio, ainda com elle se não póde chamar homem seliz, porque se he contínuo embota-se, não produz deleite, nem a reflexão de o possuir. Nós buscamos huma felicidade, que dependa

de nos o tella, e o perdella, e que a nosso arbitrio nos siga, e acompanhe até ao derradeiro bocejo. Ora não ha alguma que não esteja sugeita aos caprichos da Fortuna, isto he, aos varios accidentes do Mundo. E cousa, que não he nossa, não póde ser fundamento, e base da ve dadeira felicidade. Isto mesmo conheceo, e descobrio o proprio Epicuro, e por isso em ultima analyse veio a reduzir a felicidade á Indolencia, isto he em ter o animo de tal maneira composto, que se deixe hir ao som da agua, qualquer que for o estado em que se encontre.

Ora Juvenal, que era hum bomo olheiro do homem, e insistio teimos samente ainda mesino, quando como tanto fel lhe reprova, e reprehende os vicios, em lhe apontar os meioso de o tornar feliz, quando lhe diz que a filicidade consiste na saude do corpo, e do espirito, tambem lhe assignala as veredas para esta saude, e lhe brada com a força de hum Ora-

culo. Olha que para a saude, ou tranquillidade não ha outro caminho mais que a virtude. Pope gasta a quarta Epistola toda em dizer isto, e Juvenal, gasta hum verso

Semita certe

Tranquille per virtutem, patet unica vitæ: assim tambem como só na virtude achou os quatro fundamentaes costados da Nobreza: Nobilitas sola est, atque unica Virtus. Eu concluo, que o ultimo systema de felicidade he a virtude, e que só he feliz, sem seguir, nem Estoicos, nem Epicureos, nem nenhum ou dos antigos, ou dos modernos Calculadores em Moral, o homem virtuoso. Se ha este homem, tambem ha o feliz. E que cousa he esta virtude? Na ordem natural, na qual sempre fallo, he escutar a consciencia, e obedecer á consciencia, porque nunca ella diz huma cousa, e a sabedoria, ou a Filosofia diz outra. Fóra disto não ha felicidade. Esteja, e permaneça o homem naquelle estado em que o quer o tantas vezes já citado Juvenal.

Nil conscire sibi, nulla palescere culpa-Ainda que viva debaixo do jugo Franccz, que he peior que a enchovia do Limoeiro, aquella mesma que fica por debaixo do carrasco, será feliz. Só a alma innocente he alma tranquilla. E quem não terá alguma culpa? Ainda se poderia não desesperar de encontrar este cisne negro, rara ave no Mundo, se lá pelos Sertões do Maranhao se encontrassem homens insociaes! (Eis-aqui o Paradoxo de Jaques ) Mas na sociedade, Paiz dos vicios, onde está o Innocen-1e! Eu não sei se quero que o homem viva insocial, se não quero. Considerando este grande objecto pelo lado da Filosofia de certo me não sei determinar: e saibão todos quantos a presente virem por mim feita, e assignada, que a resolução deste Problema, o maior de todos, me tem occupado, desde que abri es

olhos da razão, e me dei ao porfiado estudo do homem. Quem resolverá se he mais feliz na sociedade, se em perfeira isolação? Onde houver menos homens, haverá menos vicios, e onde houver menos vicios haverá mais felicidade. Juvenal, (e não me calo com Juvenal! não he pedantaria citar hum tamanho Filosofo) chama feliz ao homem, que se não encoleriza, que constitue a morte en. tre os ricos presentes, que nos fez a Natureza, que estima ainda mais os trabalhos de Hercules, que os moles, e implumados leitos, e canapés de Sardanapalo, que nada deseja. e que sabe arrostrar, e desprezar a dór, od sprezo, e a repulsa. O homem na solidão está mais proximo a este es-tado de perfectibilidade, porque está mais separado daquelles abjectos, cuja accão, e reacção fazem perder o equilibrio, ou tranquillidade do espirito. Eu sei que nem todos os homens são capazes de sentir o prazer da isolação, e isto mostra, que he muito

pequeno o numero dos que se podem chamar humanamente felizes. Quando isto em que nós agora tão precariamente existimos, se podia chamar Reino tranquillo, e independente, e me acontecia entrar em algum mosteiro; tal como o de Alcobaça, ou Tibaens, nunca deixei de dizer cá entre mim : Ob fortunatos si sua bona norint; conobita! e me dava vontade de puchar pelas orelhas áquelle Monge, que ouvia carpir seu estado, e dizer mal da sua vida! Insensato! dizia eu, chora sua mesma ventura, e não conhece que está constituido no estado que mais se aproxima á Natureza, e por isso mais perto da felicidade, não digo da eterna, que isto he indisputavel, mas da temporal, que se desvanece sempre na razão directa da communicabilidade, e sociedade des homens. Quem póde duvidar 🔎 que huma Aldéa he mais ditosa que Paris?

#### Soliloquio LVI.

NÃo só nestes ultimos, e desgraçados dias em que existimos se tem escrito muito sobre a Politica, e seus direitos, mas desde que começárão a apparecer homens, que se chamárão Filosofos, começárão a apparecer escritos, e pesadissimos tratados sobre esta chamada Arte, ou Sciencia. Agora se conheceo de todo sua inutilidade, e creio que os Prélos não gemêrão mais, com papelinhos desta natureza depois, que o filho de Maria Leticia se desembestou, com a vergonha que o acompanha em tudo, com o célebre oraculo » Eu tenho huma Politica, que me he particular, e privativa. Ora os axiomas, e principios da Politica, do maior, e mais descarado dos rapinantes, e oppressores, destróe, e inutilizão quantos volumaços politicos tem até agora pejado, e afrontado a velha, e cadu-

ca Republica das Lettras. Como a manîa commum aos homens he a ancia de governar, porque a innata vaidade dos homens os obriga, arrastra, e violenta a quererem sobresahir aos outros, se os tyrannos, e os valen ões conquistadores, chegão a conseguir este dominio, ou esta superioridade pela força; os sábios que de ordinario são de fraca tempera, de coração mavioso, e homens poltrões, e gotosos, e incapazes de fazer, e de vêr sangue, já que não podem mostrarse superiores aos outros, governando-os com a força, lisongeão ao menos sua vaidade em os querer governar pelas lettras, e pela sabença, e poucos disfarção, e d ssimulão a presumpçãosinha de querer governar os mesmos governantes: daqui nasce aquella tão inutil, como secante aluvião de livros, que se chamão Instiruições de Principes, Modélos de Principes Perseitos, Idéa dos Reinantes, Retrato de hum Rei, etc. daquis os fatigadores livros de Republicas,

de Utopias, de Polisynodias, e outros nomes mais, (que até para os ti-tulos dos livros he preciso hum Diccionario!) Daqui nasceo a decantada, mas verdadeiramente fantastica Republica de Platão. A Politica, ou Politicas de Aristoteles seu Discipulo daqui veio tambem. A Cyropedia de Xenofonte, foi o effeito de huma birra que elle teve apenas apparecêrão os dois primeiros livros da Republica de Platão, creada como elle na Escóla de Mestre Socrates. Quiz tambem ensinar aos Principes a arte de reinar, porque qual he o Filosofozinho, que se não julga mais alguma cousa que o maior Principe?) Platão deo preceitos, e Xenofonte quiz dar modélos, por isso fin-gio tantas virtudes em Cyro, e fallou mais verdade na vida de Agesiláo, Rei digno de o ser, porque foi o mais moderado de todos os Imperantes. Apenas Theofrasio entrou a dar sentenças no Lyceo, começou a arrotar maximas de politica, e a ensinar

a governar a Cassandro Rei de Macedonia, e a Ptolomeo Rei do Egypto, e como se não chegasse a idade de 109 annos se não para escrever Politicas, imbutio, ou encampou ao Mundo duzentos tratados de Politica, segundo hum moderado rol, que nos dá Diogenes Laercio; e cresceo tanto o monte das obras de Politica, no tempo do tal Ptolomeo, que Demetrio seu Bibliotecario (porque tambem ha Reis Bibliomaniacos) lhe persuadio que edificasse huma Biblioteca para os recolher, e com effeito, o primeiro, e principal fundo da Biblioteca de Alexandria era formado de livros de Politica, e Demetrio ajuntou duzentos mil tratados desta Sciencia. Este thesouro de velhacarias, enganos, e embustes, quasi todos forjados, e architectados nos Lyceos, e Înstitutos de Athenas, fazia acudir, como a reclamo, á Cidade de Alexandria, tudo o que era Graculus essuriens. Esta Biblioteca de Alexandria estava irrevogavelmen-

## 聚 145 菜

viva. Julio Cesar, sitiado na mesma Cidade, e atacado menos, que Palafox em Saragoça, pelo bairro, onde estava a Livraria Política, deitou fogo a Esquadra, ancorada no porto; o vento levou as lavaredas para aquelle lado, e lambérão os volumesinhos em hum instante.

Acabou a Livraria, mas não acabou o prurito, ou manîa de compôr livros de Politica, e até nos seculos mais barbaros, esquecendo outras cousas, nunca esqueceo a Politica. Hum Bispo d'Orleans, chamado Jonas, que merecia ser, senão lançado ao mar , ao menos deitado n'hum poço, escreveo hum livro, que se diz Instituição Real, dirigida a hum homem, chamado Pepino, Rei de Aquitania. He cousa muito para notar o catalogo dos Escritores de Politica, que fez Mr. de Real em hum alentado Bacamarte de 4.º, quasi todos são Ecclesiasticos, desde o Cardeal Egidio Colona, Frade da Tom. III.

Graçais (que escreveo hum livro rarise? simo entre os mais raros; da instituicão de hum Principe maté ao Abbade Duguet se contão mais de cem Escritures de Política Ecclesiasticos. Até S. Bernardo, dirige tratados de Politica a Luiz Gordo, e Luiz Moco. Os poucos Reis que se conhec m Authores, são Authores de Politicae Luiz XI. escreveo hum livro chamado » Rozeira das guerras. Jaquesolo de Inglaterra, dedica, e dirigesa seu filho Politica, e mais Policica, chamando ao livro », Presente Real. Até os Imperadores do Oriente, no que se chama Baixissimo Imperio, escrevêrão Politicas Manoel Paleologo, e Constantino Profiroginera, escreverão regras ; e governo dechum Estados Pois Testamen-! tos Politicos? Alberoni, Mazarini fizérão Bestamento, e o Cardeal de Richelieu, serial mais famoso, se morresse ab intestator He humarlastima o que escreveo de Rei de Prusia, o da Espada, furtada por Bonaparte, dil and

## ※ 147 ※

que quiz ser até Author de Epigras mas, e acaba hum, dizendo, a quem? A Voltaire » Newton escreveo o Apocalypse, e Richelieu ò Testamento. Pois elle Federico II. não he mais feliz, com o Anti-Machiavello. O Tratado do Principe, que este mancebo escreveo, he hum solemne desaforo, e o mais toleravel dos Tratados de Politica, que se escrevêrão depois de renascidas as Lettras, são os seis livros da Republica de João Bodino, saqueados com tanto descoco, e silencio pelos modernos Architectores de systemas de governança. Nesta fonte bebeo hum Francisco Patricio, grande ladrão, tudo o que escreveo da Republica: daqui Hobes, teimando sempre, que o homem natural he o homem de guerra, tomou a idéa do livro, chamado do Cidadão. Daqui nasceo a manîa do Duque de la Rochefoucault, que quer que todas as acções do homem tenhão por principio a maldade, etc.

## × 148 ×

Ora escrevendo-se tanto sobre a Politica, que será Politica? Eu não creio na transmigração de Pitagoras ainda que me pasmo de vêr, que pensamentos que nascêrão na cabeça de hum homem, passados seculos appareção na cabeça de outro, que não conheceo, nem leo jámais o que o passado tinha escrito. A primeira vez (quando lia) que abri o livro de Severiem sobre os progressos de engenho humano, atinei, ou adraguei com o artigo, Politica, e acho-a definida por hum respeitavel Bispo Francez, da tempera velha, desta maneira. » A Politica he huma arte mais de enganar, que de: governar os homens » o Bispo chama-se João Camus, que era a mesmissima definição, que eu lhe tinha dado cá com os meus botões. Arte má, e péssima. Ja hum valido, e Ministro de Henrique IV. tinha dito, que o Principe antes deve obrar contra a sua consciencia, que contra a razão de Estado. Por isto he arte pestifera ainda que empregada por

hum Principe tão famoso em virtudes como Henrique IV. Que fará empre-gada pelo descarado Tyranno, que The occupa, e enchovolha o Throno? A sua Politica peculiar he quem lhe manda que quebrante impudentemente todas as leis da humanidade; que devaste, que assole, que roube o Mundo em que poder empolgar as insaciaveis garras. Cuidava eu que o fim unico da Politica devia ser, fazer viver todos os Cidadãos como irmãos naquella igualdade que fosse com-pativel com o talvez que funesto es-tado social, promovendo por todos os meios sua geral, e particular felicidade, sem pobreza, e sem riquezas, mantendo o repouso público, fazendo abominar os crimes, cultivar as virtudes; mas não he assim ao menos na presente época: hum Despota soberbissimo faz de sua vontade a Politica, e lei suprema, e quer contar tantos escravos, quantos homens, e não lhes quer deixar outras faculdades moraes mais que a

paciencia, e submissão, e a cega obediencia a seus caprichos. Nisto parárão em França os escritos Politicos, sonhos que se desvanecêrão, e que só deixão a vergonha de se haverem composto. Sonhos, e legitimos sonhos são os Elementos de Politica de Mr. de la Hoguete. Os Discursos politicos dos Reis, por Escuderi. A Politica dos Conquistado-res, por Gregorio Leti. A Prática de educação dos Principes, por Varilhas, e os delirios políticos de hum homem de bem, que assim chamo eu a todos os escritos do Abbade de S. Pedro, e sobre tudo, o projesto de huma paz universal entre os Potentados da Europa, em que elle propõe com muita sisudeza, e gravida-de o estabelecimento de hum Tribunal, composto de Plenipotenciarios de todas as Potencias da Europa, em que se decidissem, e terminassem todas as querélas, que se podessem suscitar entre os Principes. Este Tribunal devia formar huma Dieta permanente. Ora este Tribunal existe realmente de os Desembargadores que o compõe são os filhos da Maria de Ajaco, prezidido pelo seu esco-Ihido. Este Tribunal se intromette em accomodar desordens de Reis, que elle mesmo fomenta, e maliciosamente accende, e quando se esperaichuma accommodação acaba tudo em huma usurpação da parte do Presiden e. Fiez armar hum letigio enrre os Reis de Hespanha Pai, e Filho, avoca os Autos ao Tribunal, e as duas por tres fica com os Autos, com o Author, e com o Réo, re sem appellação, nemaggravo com a fazenda que pertencia a ambos, de juro, e herdade. Este mesmo Tribunal acode com huma Tutoria a Portugal Orfão, depois de ter feiro-fuginçue cobrigado a retirar-se o cabeça do cazal. Com a fazenda mata os Orfão, e quer ficar com o prazo, que nunca foi de livre nomeação. Tomára que vivesse agoraco infatigavel Es critor de Politica Abbade de São Pedro, para lhe pedire, que chamasse ao seu Tribunal este perturbador, se usurpador público, e universal, e que sugeito a Diesa, realizasse o plano politico de huma paz segura, e permanente!

Que cousa tão pequena são os homens! O botafogo das cabeças Francezas, foi Jaques com a ultima; e manca producção, que appareceo sobre Politica, e que se chama » Contrato social, ou Principios de Direito público. O Author, homem mais Paradoxal que Harduino, e costumado a perpetuas contradicções em tudo quanto fez, quanto disse, quanto fuitou para escrever, sustentando com tom de caustico, quantas opiniocs lhe paria sua soberba, e misantropia, mostra de todo qual fosse, e qual não podia deixar de ser o seu caracter. He tal seu orgulho, que começa por acestar huma bataria conrra Grocio, que diz, que a primeira accão de hum Povo na ordem social he escolher, e determinar hum Governo. Jaques diz, que houve outra acção diliberativa no Povo anterior a esta, chama Jaques a esta primeira acção o Contrato Social, mas antes deste, ainda houve outro, que he a união do mesmo Povo.

Levanta-se Jaques contra Pufendorfio, dizendo que só elle Jaques, déra a verdadeira definição da lei. Pufendorsio diz, que he a ordenança de hum superior, pela qual impõe aos que delle dependem huma indispençavel obrigação de obrar na materia, que lhes prescreve. Que està ordenança para ser justa deves ser fundada na Lei natural. A agua não he mais clara do que isto, nem o he hum desengano. Jaques ; que quiz tratar os maiores homens como formigas, porque leo muito Plutarco da traducção de Amiot, que he a mania dos Plutarquistas. Metteo-se a dar huma definição da Lei como base daquella: politica illuminada, que fez os Francezes primeiro doidos, e depois ladrões, que he mais escura, te-

nebrosa, e incomprehensivel, que todas as definições que em umateria de Fysica dava Aristoteles á tôa. Quando todo o Povo. determina sobre todo o Povo, diz Jaques (elle não se considera mais do que a si) então se forma huma relação, e he do objecto inteiro, debaixo de outra consideração, sem alguma divisão do todo. Entãosá materia sobre a qual determina he geral como a vontade, que determina. A este acto, chamo eu huma lei Contrato Social Cap. 6.º da Lei. 30 Quasi 10do 0 Jaques he assim, e parece que quem não tinha idéas mais claras sobre a essencia da lei, não se devia metter a Escritor de politicas, as dos Francezes fundados nestes alicerces deverião ter os effeiros, que lhe temos visto, embiulhar tudo .. confundir tudo. Quando esses barbaros Wandalos, se revolucionárão, alguns de seus gritado. res de Tribuna, acenárão, que se devião buscar os principios da felicidade social, não em a ficção de hum

contrato, que não existio mais que em os miolos de Jaques, mas em a natureza do homem, e nas consequencias, ou resultados necessarios da sua condição, determinando, qual fosse o principio das suas acções, qual o estado mais analogo a este mesmo principio, e deste derivar as leis para o novo contrato que se quizerão formar, e estipular com a peçonhenta, e contagiosa Revolução. Começoù todo o Povo a determinar sobre rodo o Povo, na conformidade dos confusos principios do Cidadão Jaques. É que foi feito do Povo? Mostrou-se Soberano por hum instante, elevando-se dentre elle as borrascorás facções, que tanto sangue derramárão; vierão a parar suas deliberações em terriveis desordens, e na mais escura, e miseravel confusão. Succedêrão-se os partidos huns aos outros, cancárão-se de lutar, e se deixárão cahir com céga, e bruta necessidade nas mãos da mais execravel, e monstruosa tyrannia, que os

seculos vírão, e que os homens podião imaginar. Taes forão os virtuosos resultados das idéas políticas de Jaques! Fervêrão os miglos France. zes, e querendo caminhar pela destruição á refórma, dérão com os bodes na arêa, e ficárão mais escravos, mais offendidos, mais aviltados de que se dizião estar antes de darem hum passo para a sua imagina-

ria renovação.

10,7,512,0021 A' vista disto, não direi, que a Politica seja huma arte perniciosa, para não soblevar contra mim tantos, e tantos, que fazem desta quiméra seu estudo, e seu emprego; mas ao menos direi com muita razão que he a mais inutil de todas as artes, que os seus principios reduzidos a pratica, dão zero; e que todos quantos tratados ha desta materia sem exceptuar o de Machiavello tem sido de nenhum prestimo áquelles a quemou o merccimento, ou o acaso levantárão, a Ministro de Estado, officio em que alguns tem acabado tão ver-

gonhosa, e desgraçadamente, que melhor lhes fora andar guardando cabras pelos montes em que nascêrão. Estes monstros, cuja quéda he tão merecida, se se servirão dos principios de Politica foi sempre para degradar as Nações, que elles di-rigião, ou tyrannisavão, pizando aos pés todos os dictames da razão, e todos os gritos da Lei da Natureza, que se oppunhão á sua ambição.

Eu quizera que não existisse ou-tro livro de Politica por onde os Po-vos estudassem mais do que a Historia de Hollanda, desde sua formação em Republica, até a sua infausta quéda nas mãos do aventureiro Corso. Se o fim unico da arte de reinar, he fazer os Póvos afortunados, tranquillos, livres, abundantes, virtuosos, pacificos até ao ponto em que a justiça pessa, e mande a guerra, industriosos, activos, frugais, e na possivel igualdadé moral, cultivadores perfeitissimos das Sciencias, e

das Artes; só na Historia de Hollanda, se podião descobrir, e conhecer os meios efficazes, e conducentes a este importantissimo fim: sobre a scena do Mundo, ainda não appareceo hum governo tão perfeito, nem hum mais cabal modélo do contrato social dos homens; nem mais capaz de mostrar qual era a prosperidade compativel com o estado dos homens juntos em hum Corpo politico. Só em Hollanda se conhecia, que o homem podia ser feliz na sociedade, só alli se via que era Cidadão, só alli se dava verdadeiro preço á virtude, entre homem e homem não havia outra differença mais que a da authoridade no tempo em que a exercitava, a sabor de eleições publicas, e tranquillas; acabada a authoridade, iguaes, e amigos como dantes. Hum Burgomestre, huma alta Potencia, em acabando de o ser, despia a sotana da magistratura, e ficava como qualquer outro Hollandez hum animal de dois pés, sem pennas,

e com huma alma racional, farto; cheio em sua casa lavada, pintada, e burnida infallivelmente todas as semanas, mas farto, e cheio á custa do seu commercio, e da sua industria. Quando aquella barra aberta pela natureza, e fechada agora pelas mãos dos Arralequins mais ridiculos que a França vomitou, he patente á sahida, e entrada da abundancia de todas as Nações, hum dos meus mais deliciosos recreios filisoficos, era a contemplação da policia, da circumspecção, da frugalidade, da magestosa taciturnidade dos calças largas. Eu desafio todos os nossos flagellos, chamados Aguazis, que tem Escritorios, com feitos, que n'huma folha corrida me mostrem hum crime de hum Hollandez extreme aqui commettido, ou hum letigio em que se descubra huma sombra de velhacaria, ou que me apontem hum individuo Republicano Hollandez, que apparecesse aqui Franchinote, tirando

dentes, mostrando Camaras, opticas, vendendo pirolas, apregoando emplastros, dançando em cordas, bailando em theatros, conduzindo urços, e macacos, ou vendendo rendas. fitas, cabelleiras, galoes, brincos, bonecos, assobios, berimbáos como os individuos de todas as outras Nações nos vinhão entulhar as Praças, as Ruas, as casas, e lamber o dinheiro! Sciencias, e Artes uteis; Commercio, e Marinha; Silencio, e Parcimonia; barriga cheia, e grandeza de alma; eis-aqui hum Hollandez da gema. Conservar huma Nação neste pé, e neste estado he a verdadeira politica. A Lei, e a Verdade. Eis-aqui os Ministros de Estado em Hollanda, mais gloriosa, que a fantastica França com hum velhaco tal como Richelieu, hum dissimulado tal como Mazarini, hum invejoso tal como Fleuri, e com hum guarda livros de salteadores tal como Champagny.

# MOTIM LITERARIO.

#### NUMERO XXVII.

Continuação do Soliloquio antecedente.

Não se tornão as Nações felizes com os rodeios, e tortuosos manejos da Politica. Desde o momento em que se fizer buscar, e promover o interesse publico, como interesse particular; desde o momento em que as leis punirem irremissivelmente o vicio, onde quer que se encontrar, e premiarem o benemerito, desde o momento em que o Governo, seja qual fôr, procurar manter os costumes nacionaes inalteraveis, e fechar para sempre a entrada a costumes estranhos; todas as Nações poderão ser Hollan-Tom. III.

da antes de seu fatal cativeiro nas mãos ávidas, e sacrilegas do abominavel Corso. Se nunca as modas os costumes, os usos, a linguagem, os livros da França houvessem entrado em Portugal, elle se conservaria na sua antiga siniplicidade, no seu poder, nas suas riquezas, e na fruição pacifica de seus bens, e não estaria (com todas as luzes da escóla política da França) representando tão lastimosa, e miseravel figura, sepulrado na voragem, em que se tem abysmado as outras Nações, que ou por crédulas, ou por fracas, se deixárão arrastrar do pestilencial espirito de Politica Franceza.

### Solitoquio LVII.

HUma das questões mais capazes de desafiar a curiosidade filosofica het sem dúvida a questão da perfeccibi-lidade do engenho, ou bestunto hu-

mano nas Sciencias, e Artes, ou de sólida utilidade, ou de mero desenfado, e honesto, e apuradissimo prazer. Tem limites intransgrediveis esta: perfectibilidade, ou he progressiva até huma barreira indefinita como chamava Descartes a congerie dos seres, que compõe o Universo? Creio, que não ha cousa mais custosa de resolver do que esta. Presuppõe huma Historia analyticande todos os seculos litterarios, hum previo, è profundo conhecimento de todos os escritos emitodas as vastas ramificações da litteratura, e huma tal dexteridade de comparar humas produccoes com outras de que parèce pouco capaziainda o mais, subido engenho, e de mais remontados quilates: esta analyse exige huma força aturada de attenção profunda, que a par della, seja hum superficial divertimento a applicação do mesmissimo Archimedes, do taciturno Papus, e do absorto Apollonio na resolução de seus Problemas de Geometria subli-

Lii

me; e talvez que o mesmo Newton, tão amancebado como viveo com o cálculo, que era capaz de rezar o Padre nosso por cálculo d não fosse capaz desta eterna combinação, nem de conduzir sem se quebrar hum fio por este inextricavels labyrinto das p oducções do engenho humano, que de humesseculos paras outro eseculo; ora apparece em movimento progressivo, ora estacionario, ora retrogrado cora eclypsado. Sempre me picou muito esta questaozinha, e ella he tal que exige huma inteira Acas deniia para a resolver, porque não me parece emprego só para que basterhum homem, fosse elle da erudicão de Bayle, ou da penetração sobrehumana de Spinosa. Devia-se rén partir a cousa ; e cada hum dos Confrades da associação ditteraria tomat a si huma materia particular, e procurar primeiro que tudo (eis-aqui o que parece impossivel, ou ao menos a primeira difficuldade (insuperavel) definir quaes sejão os limites da per-

fectibilidade a que a dita Arte, ou Sciencia possa chegar, porque eu sempre digo, que he preciso parar em algum termo, e qual será o grande Apollo, que ouse affirmar que daqui para diante não se deve, nem se póde desejar mais? Depois desta primeira diligencia, correr os seculos, e vêr quaes tenhão sido os engenhos que mais se tenhão aproximado, ou tocado esta perfectibilidade. Quanto mais se busca profundar a questão, mais embrulhada, e mais escura apparece. Em primeiro lugar, he preciso estabelecer hum principio, e considera-lo como demonstrado, que ha Sciencias, e Artes, que para se aperfeiçoarem dependem só das faculdades intellectuaes do homem; e Sciencias, e Artes, que para chegarem a sua possivel perfeição dependem de causas separadas do homem, e que não dimanão de sua vontade, applicação, e engenho: Supposto como inegavel este principio, eu posso dizer, que as Sciencias, e Artesa

da primeira classe tem chegado ao grao de possivel perfectibilidade. Ora esta perfectibilidade he como hum effeito, ou hum indice da sua causa, e posso tambem dizer, que a perfectibilidade do individuo humano to. cará o seu ponto extremo nesta parte, e que não ha por isto perfectibilidade progresiva, como querem alguns Calculadores Filosofos do seculo, e entre elles a habilidosa Madama Stael em seu decantado Livro, que se chama ... Da litteratura considerada relativamente ás Instituições Sociaes. As Sciencias, e Artes que tem chegado a possivel perfectibilidade podem ser reduzidas a Sciencias intellectuaes, e Artes de imitação. Ambas estas Senhoraças são tão velhas que tem (sem transgredirmos os limites da verdade historica, esem nos envolvermos nos tempos fabulosos) mais de tres mil annos. Ora, esforços feitos em tão grande espaço. sem p-ssar a barreira tocada, e bem tocada ha hum quarteirão de seculos,

quer dizer, que a perfectibilidade do engenho humano nesta repartição, não tem progressão in efinita. Esta verdade não se póde conhecer senão por meio da analyse comparativa das producções li terarias, e da conformidade que ellas conservão com a natureza, unica regra infallivel do bom, do bello ideal, que he o mesmo, que o verdadeiro. Hum parallelo, ou assimilação de todos os seculos, e de todas as Nações cultas me abrigaria a fallar eternamente com go mesmo, e não ha forças humanas, que me obriguem por longo tempo affixar-me sobre hum, e mesmo objecto; mate-se quem quizer, porque eu só espero esse favor da natureza, se não se adiantarem com o presente, os humanissimos Legisladore's Francezes, que tantas vezes por essas esquinas nos ameação com a morte se a nossa falla se encontrar com a dos Inglezes. Bastará pois deitar huma vista de olhos para os Gregos, e para os Romanos: estes

ultimos não tinhão nem causas fysicas, nem moraes, que retardassem, ou suspendessem a progressão do engenho, e por isto devião exceder os Gregos, ajuntando mais gráos de perfeição ao já inventado, e cultivado por elles. Neste lugar vem tão a proposito hum atqui, que he preciso ser hum Ergotista, ainda depois da afrontosa morte, que padecêrão as Escólas: Atqui os Romanos não progredirão mais na perfectibilidade do engenho em tantas producções com que rivalizárão com os Gregos, ergo não ha perfectibilidade progressiva, mas cerros limites onde he preciso, ou suspender-se sempre, ou tornar para trás como a experiencia tem mostrado. Se eu provar a menor sáio do pó litterario mais ufano, e ancho que hum vencedor nos jogos olympicos, por que teve a fortuna de correrem mais os seus cavallos; que os do competidor. Consideremos pois os Gregos para caminharmos á conclusão. Estes homens que vierão parar em

trazer trigo a Lisboa, forão os Mestres do Mundo, e com razão o maior Doutor do Christianismó chama a Athenas inventora das Sciencias; entrárão primeiro na carreira litteraria ao menos relativamente a nós, e enchêrão o universo de immortaes monumentos de litteratura: deixárão, e ainda permanecem modélos em todas as boas Artes, e abrirão, e batêrão todos os caminhos que conduzem á verdade. Ora a analyse destes monumentos nos podem obrigar a confessar, que elles tocárão os possiveislimites da perfectibilidade, porque nas Sciencias intellectuaes nada se tem avançado até agora, e por isso não ha fundamento para se dizer. que os Romanos são superiores aos Gregos na carreira do engenho. O estado deste engenho entre os Roma= nos appresenta hum vacuo immenso, e longe de progredir parou; porque os Romanos, como he sabido, nada escrevêrão sobre as Sciencias Exactas. Só Vitruvio dá a conhecer em os Li-

vros da Architectura, que se entendia em Geometria: quasi nada escrevêrão sobre a Medicina; he muito pouco o que conservamos de Cornelio Celso, se o compararmos com o que os Gregos escrevêrão, e nos deixárão. Muito pouco trabalhárão na politica, e sciencia da Legislação, em quanto os Gregos levárão estas Artes, ou uteis, ou perjudiciaes a hum estado de perfeição, que ainda nos admira, e eu não cessarei de clamar a qualquer filho de Eva, que se vir invadido da manîa das lettras, que folhee com mão diurna, e nocturna, as Viagens de Anacharsis, ultimo livro bom que escrevêrão os amotinadores Francezes; nesta obra se vê, que os Gregos esgotárão tudo quanto se podia dizer de melhor em escritos que tratem das instituições sociaes.

De nenhuma maneira se póde oppôr Plinio aos Naturalistas Gregos. Ora os Romanos como crão de Toga, e senhores das cousas, dedi-

gnavão-se- de ser inferiores a putra qualquer Nação, e com efficio podião mais que todas, tudo que jão dever a si, e nas seiencias info consultavão. folgo vivo. Plinio julgaria que não era do decóro, e magestade de hum Magistrado, amigo de Vespasiano, amoldar-se a hum exemplar Grego, porque se elle olhasse bem para Aristoteles, conheceria, que o devia seguir na exactidão dos-factos que aponta, e na regularidade do Plano para a sua descripção da Natureza. A grandeza do plano, que o Naturalista Latino adoptou, impoe sem dúvida pela sua mesma grandeza, mas esta mesma grandeza he viciosa: porque he principio inegavel, que para escrever com apurado gosto, e fructo manifesto, convém quanto for possivel circumscrever dentro de hum circulo determinado o assumpto nda escrita, d'outra maneira he enlear, o entendimento dos pios le tores the vagar sem tino, por caminho incerto; he ficar na superficie da cousa sem the chegar ao fundo. O alentado volumaço de Plinio, que Harduino fez crescer, e chegar a tres in fol., e o Traductor Francez a doze in 4.º he huma Compilação; e cá em nosso Portuguez hum palheiro sem critica em que vão de mistura, e desgraçadamente ajoujados absurdos sem numero com alguns factos verdadeiros semeados a espaços de alguma reflexões mais capazes de deslumbrar, do que de instruir filosoficamente.

He innegavel a preheminencia dos Gregos nas artes Poeticas, isto he, em todas as ramificações desta boa fazenda, que na verdade não sei para que sirva; vierão primeiro, e se assenhoreárão das grandes imagens que a Natureza offerece aos verdadeiros contempladores, e esta prioridade de tempo lhes ligitimou a posse do primeiro assento nos bancos do Parnaso, excluindo todo o progresso ulterior a este respeito. Mas o merecimento dos Gregos não se lista

mita a este genero de superioridade nas boas artes ; adiantarão-se até encarar com seus principios filosoficos, e-isto por meio de huma analyse, que presuppõe o conhecimento profundissimo da Natureza sensivel. Aristoteles (tenhão ainda esta consolação os Frades velhos, que se criarão com elle de pequenos, com a infelicidade de lho não explcarem nunca com clareza, e com yerdade: o. nome de Aristoteles deve vir sempre a balha, quando se trata de materias da repartição da intelligencia. ) Aristoteles atinou tão bem com o manancial do pathetico, e meios de mover, e remover com força o coração, como tinha atinado com o fio que o engenho humano segue em seus raciocinios. Isto mostra tamanha força de engenho, e penetração, tanto vigor de entendimento, que lhe não podem oppôr, as mais sublimes reflexões, e graves sentenças dos Authores Latinos; a luz, e energia destas sentenças se devem pela maior

parte ao enfase, e concisão da linu gua Latina, e ás quasi continuas aposiopeses, ou reticencias dos Escrito? res daquella grave, e magestosa Na? ção, que começando em ladrões, degenerou en castrados. Estas senten cas são mais artificios de engenho; que provas de sua progressiva perfectibilidade entre os Romanos. O uso frequente das sentenças impõe muito nos escritos de Seneca, e de Tacito. Os Historiadores Gregos são nisto muito parcos, e os Latinos muito prodigos. Os primeiros sel pagão de levar seus leitores á scena dos acontecimentos. A narração he ordidat com tal arte, e os quadros tão bein desenhados, e coloridos, que o Historiador desapparece, e deixa o Leitor combatido do interno movimento de différentes affectos, e entregue successivamente ao assombro, a curiosidade, a admiração, horror, benevolencia ; e compaixão: Tacito amarra-se de continuo ao Leitor, assoprando-lhe sem cessar as orelhas

hum refinado odio aos Tyrannos bemi merecido na verdade, ainda quando elle tão de proposito o não assopras. se. Espías os passos dos mesmos Tyrannos, e por esta espionagem, indaga, talvez com refinada maliciasuas intenções. Quer-dizer tudo, mas torna-lhe a falla ao buxo, e comprime-se-lhe o estilo como tinha o co: ração; porque os Tyrannos bem como hoje os Francezes, nunca gostá. rão de quem falla muito, e muito claramente; eis o motivo por que Tacito dá mais que pensar, que ler, e esta tão preconisada vantagem, não nasce do genio do Author, mas de hum reflectido medo com que escrevia de Nero, Caligula , e Tiberio, diante dos successores destes Pais da Patria. Isto não prova a superioridade: do maior Historiador Latino sobre os Gregos: e ainda que segundo o gosto de alguns se presira o estilo de Tacito ao de Herodoto não se póde concluir, que o engenho humano haja feiro nesta repartição conhecidos?

progressos desde o tempo de Tucidides até o seculo de Tacito.

Isto que eu sinto a respeito da Historia, o posso dizer tambem a respeito da Moral, unica Sciencia em que o engenho humano deve reimar em fazer progressos para a perfectibilidade; nenhum Povo tratou mais, e melhor de moral, que os Gregos, suas obras neste genero tem fracos imitadores entre os Latinososem exceptuar o mesmo Marco Tulio em pessoa. Os Gregos apresentárão em seus alguma cousa difusos, e escuros tratados, a moral em todasos attitudes, le maneiras varias, que o engenho póde dar ao discurso, fora risonhas, ora magestosas; ora sublimes, ora vulgares, e facilmente comprehensiveis. Platão dizia, que se podia ler hum curso completo de Etica passeando pelos arredores de Athenas, lendo, e explicando as inscripções gravadas nos Tumulos, nas Estatuas, nos Arcos triunfaes, nas faxadas dos Templos, e n'outros

Monumentos públicos. Grande expressão na verdade, e que vale por
si só mais que o Dialogo do Timeo.
Com effeito, mais levantado degráo de
civilização a que hum Povo póde chegar he aquelle em que o terreno que
piza, parece existir vivificado de mil
diversas maneiras pela sua industria,
mostrando os fructos do engenho,
espalhados, e misturados com os da
Natureza.

Em Roma ainda no tempo do seu maior lustre, não se tratou tanto de Filosofia como em Athenas. Outra prova de que o engenho não progredio entre os filhos de Quirino. Não se conheceo entre elles huma nova escóla, huma nova seita. Pelas conversações polidissimas do Filosofo de Tusculo, vejo que se dividião em opiniões, mas seguindo Cota huma seita Grega, Cicero outra, citando sempre hum Mestre, e Doutor Grego a quem seguião, e entre as provas da grandeza do Consul Filosofo, Tom. III.

eu sempre admirei pela maior ter escravos, que erão Filosofos, e que elle admittia, e mandava sentar na sua presença para intervirem ás suas dourissimas disputas. Demetrio, e Possidonio, que com inveja dos modernos inventou primeiro a Esfera mobil, que chamamos agora mais aperfeiçoada Planetario. Dicearco era chamado pelo mesmo Cicero as suas delicias. Ora esta diversidade de seitas entre os Gregos empregou, ass'm he, vamente muito, e muitos e forços de engenho na indagação das primeiras causas, na origem, no fim, e na destinação do homem, sem se lembrar que a observação, e a experiencia as conduziria mais facil, e seguramente ao conhecimento da verdade, assim mesmo fluctuantes em materias que não são do alcance, e alçada da razão huma-na, dérão hum grande lugar em suas especulações a Moral, e tocá-rão os ultimos terminos da possivel

## 英 179 英

perfectibilidade, a que não chegárão os Romanos, meros copiadores, e imitadores dos Gregos. Eu admirei sempre hum prodigio na historia litteraria da Grecia, e prodigio sem exemplo: huma Escóla excluindo to. das as outras expeculações filosoficas, considerou como unica precisão das sociedades civís como unica base da prosperidade humana, como unico caminho para a perfeição, o estudo da Moral. Esta Escóla he a do Mesfre Socrates. Não quiz este grande homein escrever cousa alguma; mas a expressão de sua doutrina se acha com fartura nos Livros de Platão, e Xenofonte. Se a estes escritos se ajuntarem os Moraes de Aristoteles, nada ha que desejar nesta materia, e não só os Romanos não adiantarão hum palmo nesta Sciencia, mas os mesmos modernos com toda sua ufania scientifica ficarão muito a quem da perfectibilidade destes imortaes escritos. Não ha paixão alugma que

alli se não ache bem definida, não ha movimento algum d'alma por mais rápido, e passageiro que seja, que alli não esteja analyzado, não ha virtude natural, que lhes fosse incognita; e ha tantos seculos ainda se não tem avançado hum só passo de mais. Apparecêrão sempre tratados de Etica he verdade, mas só de novo trazião o nome do Author. Nesta repartição da Etica-ficou o engenho humano entre os Gregos naquelles limites a que podia chegar, o que prova, que em materia de Sciencias intellectuaes, e artes de imitação não ha perfectibilidade progressiva, e pela exacta comparação, que eu tenho feito entre todos os seculos litterarios, vejo, que a marcha do engenho he perfeitamente similhante á do Sol, (marcha apparente, porque na verdade elle sempre esteve , e continuará a estar repimpado no resmo lugar) vai gradativamente até hum Tropico, que he seu limite

intransgredivel, e em alli tocando torna para traz, atraza-se pouco a pouco, até chegar a tocar no outro, e de novo começa a progredir. Assim o engenho nas Sciencias, que só delle dependem, vão andando até tocar o ponto da marcada perfeição, e volta. Sem me appartar da verdade historica, eu conto quatro revoluções, ou periodos de apparição, e sumiço deste Cometa. O seculo de Pericles, o de Augusto, o de Leão X., o de Luiz XIV. desde este ultimo tem tornado para traz, e quem se atreverá a dizer em que tempo. nos fará o favor de vir para diante, visto os embargos, que lhe tem posto a Revolução, e os invenciveis que lhe vai continuando a pôr o fatal Patarata Corso?

Ora nestas Sciencias, e Artes, que parecem unicamente depender da innata, e privativa força, penetração, e luz do engenho humano, houve huma causa externa, que as

impelio-para maior perfectibilidade: do que aquella em que as vejo entre os pasmosos Gregos. Esta causa heo Christianismo, dilatou mais os confins, da perfectibilidade, e paraconhecermos a evidencia deste axioma, bastará contemplar huma unica arte » a Eloquencia. Quem lesse as produções de Esquines, de Demosthenes, e as de Cicero, cuidaria, sem dúvida, que o engenho humano. não era capaz de mais; mas o Christianismo descobrio novo campo para a eloquencia, deo-lhe outro emprego, e por isto levantou mais o entendimento, e o constituio no centro: de hum circulo immenso, e sobrenatural, e os raios tirados a sua circumferencia tambem são immensos. Nada ha entre os Gregos no tempo de sua maior perfeição em eloquencia, que se possa comparar com os escritos de Gregorio Nazianzeno, e Basilio seu amigo. Estes dois grandes genios formárão-se nas Escólas

de Athenas dados aos estudos filosoficos, depois concentrados na solidão cenobitica, e occupados das grandes verdades da revelação, estas pelo seu sobrehumano poder os fizérão sahir dos confins em que e'les permaneceriao, se como Demosthenes se limitassem á eloquencia do foro, ou se envolvessem em os negocios politicos das Republicas da Grecia. Lembra-me ter lido em escritos de homens conhecedores da lingua Grega, que o Nazianzeno iguala em pureza de linguagem, e levantado estilo o mesmo Platao, Tucidides, e Xenofonte. Na cópia, e na magnificencia nenhum destes emparelha com o portentoso Chrisostomo, e esta superioridade nasce das materias, que os Oradores Christãos tratárão, estas fazião desenvolver mais a força do entendimento, e o enchião de hum divinal enthusiasmo. O mesmo podemos dizer dos Oradores da Igreja do Occidente a respeito

dos Romanos. O Apologetico de Tertulliano vale mais não só pela materia, mas até pela fórma exterior, que todos os arrazoados de Ci-cero, sem exceptuar a Filippica se-gunda. Arnobio tambem Africano, e Mestre de Lactancio, nos livros contra os Gentios tem hum impeto, huma força, huma harmonia tal que leva comsigo a alma de hum leitor illustrado. He tal sua vehemencia, que não pára diante delle hum inimigo que não vejamos, não só su-plantado porém esmagado, e bem se devisa, que estas qualidades nascem da materia que trata, capaz de dar esta elevação ao espírito. La-ctancio tem huma fluidez, huma doçura tal, que não só excede Livio, mas o mesmo Theofrasto, e a delicadeza de Euzebio Emisseno, aliàs Eucherio, Bispo de Leão, he tão flo-rida, e tão aguda que muito longe, vão atraz delle Cursio nas suas mais apuradas arengas, e Floro na sua es-

tudada concisão. Ainda mesmo com esta impulsão, que o Christianismo deo ao espirito humano para a progressiva perfectibilidade se mostra, que em materia de artes que dependão immediatamente do engenho, este conhece certos limites intransgrediveis, porque até agora em eloquencia ainda não houve quem vencesse, ou igualasse aquelles primeiros Mestres de huma, è outra Igre-ja, por exemplo, Flechier não vai a par de S. Pedro Chrisologo, e ainda de outro Pedro já em seculo barbaro, que he São Pedro Damião. Bossuet não iguala na magestade São Cypriano, e toda a força da Dialetica de Bordalue não vence, não póde emparelhar com a força de con? vicção, que se observa nas Catheche. sis de São Cyrillo contra Juliano. Fenelon não tem a unção que se admira nos discursos do verdadeiramente grande Jeronymo.

Ora nas Sciencias, e Artes que

não só dependem do espirito humano, mas do tempo, dos acasos, e das circumstancias, póde esperar-se alguma perfectibilidade progressiva. Não pendeo do engenho, que dois rapazes indiabrados, filhos de hum vidraceiro, brincando com os cacos do pai, achassem o Telescopio, que tanto dilatou os conhecimentos humanos, e creou huma Astronomia não conhecida, e só em alguma parte imaginada pelos antigos. Não com seu profundo, estupendo, e penetrantissimo engenho descobrio o Methafysico Portuguez Spinosa huma nova face em a Natureza, mas pelo fortuito polimento dos vidros, aperfeiçoou o Microscopio a ponto de vermos em a Natureza, o que nunca a vista nua poderia descobrir. Otto Guerrik, e simultaneamente Boyle por hum açaso, e não pela maior perfectibilidade de raciocinio descobrirão a machina pneumatica. Torricelli, por outro acaso de descober-

tas ; e experiencias fysicas descobrio, o peso, pressão, ou laterio do ar, e Pascal com as mesmas experiencias deo novas luzes ao invento. Newton ainda que de calculante, e profunda penetração deve-o ao acaso de hum vidro esquinado, todo o seu systema das córes todos os seus principios de optica tão decantados pelos Páis, e Doutores da moderna Fysica. Esta nova luz derramada nas Sciencias Naturaes não se póde dizer emanada immediatamente da progressiva, perfectibilidade do, engenho humano, mas sim devida ao acaso, ao tempo, aos instrumentos, e sobretudo ao vidro, que permanecendo por tanto tempo ocioso, e julgado de pouco uso, foi tão util para a Filosofia, como foi o narizpara a repartição das finanças, porque julgando-se hum membro de poucas vantagens, de repente com o teimoso uso do tabaco foi o membro do corpo humano, mais util paPara a indagação da verdade nas Sciencias Naturaes não he preciso tanto engenho como tempo. Grande era o talento de Seneca, e por isso mesmo que lhe conheceo os limites disse, que estas cousas da Fysica, e Astronomia, para se aperfeiçoarem, necessitavão de mais de hum seculo, e de huma idade. Ad tantorum inquisitionem etas una non suficit.

He certo que póde hum seculo saber mais que outro seculo, e não crescer em perfectibilidade o engenho, este não se transmite como se transmite o deposito das Sciencias, que cultivadas successivamente se aperfeiçoão, sem que o engenho dos que as aperfeiçoão seja maior que o engenho dos que as inventarão. A força que nos individuos produz grandes combinações de idéas, não se transmitte: a que Archisabio destes agora da moda, Archidoctores em política Napoleoa que decoradores de litica Napoleoa que decoradores de

Gazetas, que possuem todo o chavão em peco das Proclamações, e das Intimações, que fazem os Generaes huns aos outros, transmettirão seu engenho Spinosa Descartes, Newton, Pascal, e Muschembrock? He verdade, que nas Artes, e Sciencias ha certas disposições, e methodos, que permanecem, e-que poe o engenho em estado de executar facilmente o que se não podia fazer antes sem vencer extremas dificuldades. Mas estes meios deixados pelos nossos predecessores não augmentão a força real dos engenhos. Acaso hum desses nossos rapazes do Collegio dos Nobres, que resolvem sem trabalho as equações do terceiro genero tem a força de miolos que tinha Archimedes, Galiléo, e Varignon? Parece-me que vo uso facil destes meios enerva, ou alassa as molas da penetração, assim como o habito de andar a cavallo, ou em sege enfraquece a faculdade de ca-

minhar a pé. Ora seja o que for, mas se querem perfectibilidade progressiva no engenho humano, en desejára, que se aperfeiçoassem os meios de sabermos com facilidade domar nossas paixões, que he o que tem sempre përturbado, e perturbara ainda por longo tempo a harmonia das nossas sociedades civis, e o estado politico do Mundo. Tomára que me dissessem, se pelos progressos da ravão se podérão achar methodos, e formulas paraevencer as palxões, como se tem achado para resolver os problemas de Geometria? Ah! proverbio Portuguez, quan-to vales, applicado á boa prea do homem neste seculo, e nos que virão por nossos peccados, se no Mundo continuar a haver Francezes. He burro de Vicente, que cada feira vale menos? Se a razão se aperfeçoa nas machinas de Fysica Experimental, e na achada, nomenclatura de bixos, gafanhotos, de raba-

## ¥ 191 ¥

ças na Historia Natural, porque se não aperfeiçoa na moral, e na sua filha mais velha, chamada Sciencia da Legislação?

## Soliloquio LVIII.

LU costumei sempre a considerar as cousas por todos aquelles lados por onde elles podem ser contemplaveis, ou por onde as podesse encarar o meu fragil bestunto, e julguei, que este devia ser o emprego, è fim da por tantos annos estudada Filosofia. O grande objecto contemplavel neste seculo, e o que merece a mais filosofica attenção, he sem dúvida a fatal Revolução Franceza. Depois de a contemplar analyticamente, e de caminhar até a sua raiz pela face moral, e politica, e de lamentar os seus concomitantes, e consequentes destemperos, e parvoices, eu a medito de contínuo pelo

lado scientifico, e litterario. Lamentei a funesta quéda, que com ella dérão as artes, vi expirantes seu seio a alta Poezia, a sólida, e nervosa eloquencia, a magestosa Histo-ria, o gosto filosofico das humanidades , a crítica apurada, o gosto, e o sabor do antigo, tudo se sepultou, e os grandes homens, que a mesma França tinha produzido, não forão mais considerados como exemplares, e modélos que se imitassem, apenas se juntárão seus Bustos, e Imagens em hum vasto salão para serem esquecidos. Mas vi entre estes parocismos, em que agonizou a França litterata, aquillo mesmo que se observa na luz moribunda de huma candeia: lançar hum maior, e mais vivo clarão para se apagar de todo; reunírão-se todos os esforços, e fazendo hum grande impeto para entrarem no Templo da Fama, e da Memoria, acabarem, e extinguirem-

# MOTIM LITERARIO.

#### NUMERO XXVIII.

Continuação do Soliloquio antecedente.

CEste grande prodigio se observou no anno decimo da Republica, a quem Deos perdoe, que jaz debaixo dos pés do enterrador de tudo o que cheira a humanidade, e a descanso social, o Corso Bonaparte: elle sepultou de todo a França, e anniquilou a sua gloria, e ainda que parecia no tempo de Consul querer promover as Instituições litterarias, fazendo grandes visitas ao Lyceo, e houvindo por lá espraiados Panegyricos das suas altas virtudes, logo me doeo o cabello, quando vi Presidente do Instituto, o inepto ver-Tom, III.

sejador José Chenier, e o Farcista Picart, membro também do mesmo Instituto. Todos estes Collegios, e Printaneos, erão na mente do Consul viveiros de Recrutas para as futuras rapinas, quando se visse Imperador. Porém no meio destes estragos, entre estes tristissimos restos do miseravel naufragio, em que pereceo, e se affogou a França, apparece o ultimo milagre da litteratura, e hum monumento levantado ás Sciencias que fará vulto em todos os seculos, e que obrigará á Posteridade a olhar com mágoa para as ruinas da mesma França, quando entre ellas vir levantar a magestosa cabeça esse alentadissimo Colosso da litteratura. Ora venha elle, porque se isto se chegar a imprimir algum dia, já aqui terão chegado com impaciencia os piissimos Leitores. Eilo-ahi vai.

Historia Natural, geral, e particular, por Buffon acompanhada del Notas, e na qual vão inséridos os

## 英 195 美

Supplementos no primeiro texto, e no lugar que lhe compete. Ajuntase a tudo isto a Historia Natural dos Quadrupedes, e Aves, que se tem descuberto depois de Buffon, a dos Reptiz, Peixes, Vermes, e Insectos; e a Historia das Plantas, que a morte não deixou escrever ao mesmo Naturalista, composta por Sonini, que n'outro tempo trabalhou de mão commum com Buffon na parte Ornitologica. Esta portentosa Obra, Compilação mais estimavel que todos os Originaes, estende-se a 70 volumes em 8.º grande, o caractér he elegantissimo, o papel fino, as margens fartas, e 1300 Estampas. Eu vi, e li de fio a payio esta grande Obra huma das mais vastas emprezas da litteratura. A sua publicação, assim como he hum pleito, e homenagem dada ás Sciencias, tambem he hum testemunho da encantadora força da Natureza, quando grandes pinceis sabem traçar a sua imagem sobre o engenho humano. Admirej conservarse seu imperio intacto entre os ultimos arrancos da escravizada França, no meio das desordens i e calamidades a que a sugeirou o Despota Pigmeo. Os homens que cuidárão nesta edição, fazendo enormes despezas quizerão por certo applacar es manes do Author, com tanta justiça indignados com a morte de seu unico filho, a quem Robespierre fez mais pequeno de corpo, cortandolhe a cabeça na guilhotina, devendo salvar-lhe a vida sua ultima palavra em que parece estava toda a alma de seu Pai » Eu me chamo Buffon » He este o Discurso mais pathetico que se tem pronunciado, e que devendo enternecer o Povo, o devia tambem obrigar a arrancar das mãos da morte o filho de hum homem, que tinha com seu immenso saber não só illustrado à França, porém hontado a humanidade. En

Se os monumentos litterarios, quando se empregão em objectos uteis, qual he a descripção do Palacio que

nos deo para habitar a Providencia; fazem a gloria dos seculos em que apparecem, Buffon foi o mais sábio Architecto do Templo-mais augusto, e magestoso que se tem levantado a Natureza. Buffon illustrou o seculo, que foi testemunha de seu trabalho, applicação, e estudes, e o tempo-justo, e imparcial apreciador das accoes dos homens, transmittirá a memoria de seu vasto, e milagroso engenho. A Posteridade citará com admiração a Epoca, em que este raro homem compunha paginas de que a-immortalidade se assenhoreava logo. Masseu engenho ainda que vase to, e capaz de abranger em si toda a planta de hum Edificio , que não tinha outros limites senão os limites da Natureza, não podia chegar ao fim, mas suspender-se, e parar no meio, da carreira. Não bastava para tanto humanlonga, vida; a morte, s que só se não resolve a acabar com Bonaparte, veidointerrompez seus infatigavel estudo. Ficou, imperfeito of

Templo, cuja faxada , e algumas ' outras partes são tão brilhantes, e magnificas. A mesma admiração com que se contemplava este soberbissimo monumento imperfeito, creava; accendia desejos de o acabar; esta-Chra que ha de rivalizar a duração ás Piramydes. Os Redactores, que a publicarão no anno 10 da loucura; ou da Republica Franceza, não quizerão temeraria, e sacrilegamente tocar no trabalho deste rarissimo homem, nem profana-lo com o contacto do seu, e do proprio. Elles admiravão como amantes da Natureza o pincel sublime, é succoso, que rambem a soube pintar. Venerárão igualmente o modélo 👎 o Pintor 🕶 e por isto, nem muderao, nem alrerárão em parte alguma o texto or ginal. Os Supplementos que Buffon publicou successivamente vão interpo ros, e fundidos nomprimeiro texto no lugar que lhes compete, de mane ra que o lei or achavem cada hum dos artigos, tudo quanto lhes

diz relação, sem necessidade de recorrer mais aos monumentos que até
alli andavão dispersos. O que não
póde hir no texto, vão em notas tão
numerosas, como importantes, que
expõe em toda a luz objectos, que
a observação, e viagens fizérão mais
conhecidos depois da morte do Plinio Francez. Além das notas, ha addições preciosissimas em muitos artigos de grande vantagem para o conhecimento da nunca assás contemplada Naturega.

plada Natureza.

Este grande trabalho he todo de Sonini, porque La Cepede metteose a Conselheiro das ladroeiras Napoleoas, e Architecto de mentiras nos grandes Jornaes do Gabinete das Arpias. Sonini era já conhecido não só por companheiro de Buffon, mas por Author de huma viagem ao Egypto, que como a de Savari, e Volnei, e a do antigo Consul Mailletanto esquentou as cabeças Francezas persuadindo-lhes, que as Aguias tinhão alli que empolgar. Ora Soni.

ni tinha já grande reputação como Naturalista, grande nomeada de Escritor puro, e judicioso em materia de litteratura amena, e para dar os ulitmos toques neste soberbissimo Quadro, que não detem hum momento os olhos, como os de Rafael, mas que occupará por seculos a attenção do entendimento, se tinha associado alguns sábios, que mettidos por agoas furtadas nas mais escuras ruas de París escapavão á guilhorina como Le Treille, Montfort, Felibert, e Verci, todos exercitados em observar, e pintar a Natureza. A reunião destes talentos, nutridos no silencio, e no estudo contribuio de todo para a acabada perfeição desta obra immortal, e perfeitissima até no apparato exterior, o buril Francez, que de tedo se embotou ogora, também fez os derradeiros esforços, reformárão. se as antigás chapas, abrirão se outras de novo com desenhos mais corretos, e exactos; illuminárão-se asestampas, que representão ao natural

miravel edição tudo o que se chama luxo typografico, e apenas sahio á luz do mundo ficarão em França tapadas de pedra, e cal as portas do augusto Templo da Sabedoria, das Artes, e do gosto. E quando se tornarão a abrir? Eis-aqui hum problema irresolvivel, porque pelo geito que Bonaparte vai dando á França, este foi o ultimo arranco de littera-

sura, e expirou.

O Estado de pulimento a que França havia chegado, não declinou gradualmente como acontecco em Roma desde o seculo de Augusto até, ao fim do seculo dos Antoninos, transformou-se repentinamente em hum furor wandalico: fenomeno uniçona Historia de todos os Póvos do Mundo: assim com as Sciencias, e as Artes nunca sobirão repentinamente parentemente sóbe o Sol, e como elle declinão até se esconderem. Só

em França caminhando para o Zenit desde os dias de Luiz XIV. subito se escondêrão debaixo d'Orizonte. Parece que a ancia de juntarem de todos os angulos da Republica das Lettras os monumentos mais preciosos, nascerá do amor das lettras, e do estudo.

Forão roubadas as Bibliothecas de Roma, de Milão, e de Florenca. Foi a Italia toda saqueada de suas riquezas Litterarias para se ajuntarem todas em hum Museo de París: mas esta reunião de preciosidades, que enobrecião a Italia seu berco, e seu mais amado domicilio nascêo do mais sordido espirito de avareza. Não as estimão como sábios, roubão-nas como cobiçosos, e ladroes. Depois de tantos furtos acabarão as Artes em França, não digo só as que dependem de engenho, mas as que tinhão perfeição no trabalho mechanico das mãos. Quando produzirão os Francezes hum Poeta como Borleau de Istoulie pedir

muito. Quando darão es Francezes huma maravilha em Typografia como he la édição das Obras deste Poeta da Razão feita em 1747 em cinco volumes em 8.º? Nunca.

### Soliloquio LIX.

OS homens são vãos por natureza, e parece na verdade innata esta tendencia para a vaidade, e para entonação: querem ser ou-ao menos parecer alguma cousa, quetem existir de hum modo vantajoso no entendimento dos seus similhautes, e sendo esta manîa tão universal, que abrange todas as classes ainda as mais miseraveis, é obscuras acommètte, e tyranniza mais particularmente os Litteratos. Tem justificado de talumas neira o amor da glória, e da celebridade do nome, que os mesmos que escrevem contra a famà, pertendem com estas estranhas invectivas eterni-

zar seu nome, e sua memoria. Os Litteratos huma vez que se persua. dão que tem na cabeça mais nomes, mais factos, mais datas, que os outros homens, já se julgão habeis para occupar os primeiros lugares no governo da Republica, e de dar leis ao Mundo. Julgão-se com ufania huns entes de huma ordem superior, olhão com desdem para as outras creaturinhas, e exigem huma continua homenagem, hum profundo respeito, e huma aturada veneração dos outros homens. Erigem-se em mestres do genero humano; o insaciavel prurito, ou comichão de se destinguir; lhe metteo em cabeça a formação de certas associações, chamadas Academias , onde não todos jo mas alguas. erão admittidos com ceremonial enfadonio, e soberbo ne na exclusão dos mais fazião hum povo á parte, que considerava o resto dos dados ás, Lettras como sineptos , en ao, menos, muito a quemada grande perfeição. que era preciso para ser admittido na

Confraria. Mas destas confrarias pouco fructo se tirava, porque ainda que se ajuntassem depois as Memorias, isto he, o que cada hum em particular compunha a seu arbitrio, vinha isto a ser hum corpo informe, sem plano, sem systema seguido, crescião os volumes, e não crescia a obra. He immensa a Collecção das Memorias da Academia das Inscripções, e Bellas Lettras, porém em tantos volumes não ha duas Dissertações que se pareção, ou que se empreguem na mesma materia. He cousa hem digna de notar-se, que as Obras óriginaes, e completas, os Tratados Elementares, os grandes corpos de Historia, os diversos systemas de Filosofia, inunca sahírão das Academias. Newton não era Acas demico; nem Spinosa, nem Locke; nem Bayle. Ha grandes Dissertações na Collecção das Memorias da Acas demia das Sciencias; nas Transacs ções Filosoficas, mas não ha hum Tratado Filosofico, Systematico, le

Methodico: Ha idéas novas, mas não ha huma obra. Ora estas Academias em França; e Inglaterra, erão sem dúvida cousa séria, porém as da Italia, além do Instituto de Bolonha, tudo mais era cousa pueril, e ridicula: bastão para se conhecer esta verdade os seus titulos, e denominações. Em Florença houye huma famosa Academia, chamada a da Codea, e os seus alumnos, chamarãose Enfarinhados. Houve au Academia dos Humoristas, dos Apatistas, dos Eteréos de Padua, dos Furiosos, dos Innominados. E em Portugal! Oh caterva vergonhosa! A dos Occultos: a dos Anonymos, porém nas Obras punhão o seu nome, e dizião » Manoel André, Academico Anonymo: a dos Singulares. E que quererá dizer tudo isto. Quer dizer juntaremse huns poucos de homens em casa de outro homem, até em dia de Entrudo como nas Academias de Fr. Simão, ler o Presidente huma cousa; chamada Oração, se ha assumpto li-

vre dizer cada hum o que lhe lembra, se ha assumpto obrigado como na Academia dos Singulares havia sempre, hum dos mais graves Programmas era, e foi este » Cloris, lendo á lua huma carta de Fabio, passando huma nuvem lhe tapou a luz, e ella desesperada, ragou o papelinho. Outro Programma » A cutilada que deo o Conde da Torre no pescoço do Touro, que o decepou, e anda a ponta da espada se foi metter no chão. » Para isto se juntavão duas duzias de homens, cada hum lia o que fez, e no fim tudo se entregava ao Secretario.

Em França tambem havia destas, e a Academia dos Jogos Florais, instituida pela formosa Clemencia Isaura, não ficava devendo nada em ridicularia ás de Italia, e ás de Portugal, que não vio cousa séria neste genero, se não quando se instituio a da Historia Portugueza, cujos Estas tutos acreditão sobre maneira o Marquez de Alegrete, Mangel Telles das

Silva, e ârdas Sciencias de Lisboa. Na da Historia Portugueza faltou hum Genio redactor de excellentes memorias, para prevalecer em tudo a força do destino, que não quer que tenhamos hum corpo completo. de Historia da Nação escrita filosoficamente. Em fim veio a maldita, e destruidora Revolução, deo com tudo de pernas ao ar. Ouvio-se de Norte a Sul o baque estrepitoso da queda de todas as Academias, e vírão-se labendo os ares as altas lavaredas da grande conflagração das quarenta poltronas do Louvre, e de milhões de Panegyricos de S. Luiz, e do Cardeal de Richelieu; ouvio-se o estoiro do sello, e dos cunhos das medalhas consagradas á Immortali. dade, destribuidas aos 230 das letras do Alfabeto; para a composição do. Diccionario, em que os das letras X, eZ ficão sempre de melhor partido, e gloria igual. Que espanto, e que peso de melancolia para hum homem que fosse das 26 Academias

que havia em França, alem da correspondencia com as Estrangeiras! Apparecer despojado repentinamente de 26 aureolas de que andava cercado, escoltado, e coroado pelas vastas Praças de París! Dias afortunados erão aquelles para os Litteratos Francezes! Lembrava-se hum de escrever huma carta á tal, ou tal Academia, e no correio seguinte já recebia o Diploma da recepção. Se viajava pela brilhante Italia, ou pezada Alemanha, hia no centro brilhante da grande, e incontestavel nomeada visitar o Presidente, ou o Secretario de alguma Academia, nessa mesma noite, e ainda antes do chá, era proclamado Membro da dita Academia, e convidado (o que em nenhum caso podia fazer mal) convidado para hum jantar solemne: sentado á mesa entre os Corifeos da sabedoria, já saboreava a immortalidade, promettida, e afiançada pelos Collegas, tão vãos como o recebido candidato. A b-ilhante, e inexau-Tom. III.

rivel litteratura os entertinha satisfeitos entre mutuas, e reciprocas lisonjas até depois da meia noite. Este montão de gloria se dissipou de repente: Todas as coroas de Era, e de louro se murchárão. Vierão os crueis revolucionarios, desastrados dissipadores de tudo o que era bom, e de volta com os pergaminhos da antiga nobreza, tambem levarão, e tambem queimárão os pergaminhos academicos, e todas as cartas dos Secretarios, que attestavão as brilhantes recepções entre os sempre discordantes quarenta, e fizerão em cinzas aquellas respostas aos cumprimentos dos entrantes, que os recommendavão, aos favores, ás homenagens aos respeitos da posteridade, Letras improtestaveis em o negocio, e transacções de Sapiencia, tudo foi reduzido a cinzas, tudo foi convertido em nada. O frenesi wandalico revolucionario deo cabo de todo o apparato das peças immortaes, que levarão o premio, ou por intri-

## ₩ 211 ¥

ga, ou parcialidade. Isto era cousa insofrivel, e insuportavel á vaidade dos Litteratos. Sempre depois das mais pesadas desgraças começão de apparecer alguns visos de consolação. Entre os estragos, e sangue do atroz dominio do Mestre de Bonaparte, Roberspierre, começou a annunciarse de toda a parte a resurreição das Academias, ainda que debaixo de outros titulos, e dominações, porém nomes verdadeiramente soberbos! Oh que alegria para os Litteratos! Estes cometas crinitos, ou cabelludos da gloria scientifica, que senão esperavão lumbrigar mais depois de se ha. verem somido invisiveis no espaço revolucionario, outra vez começão de surgir no ponto visivel da sua excentrica elipse. Renascêrão as coroas, e vírão os sábios, quanto era duro, repugnante, e medonho apparecerem núz, e crúz aos olhos da posteridade, com hum nome despojado dos titulos Academicos. Não se podérão conter, e eis huma chusma, huma

O ii

recua de Academias com os pomposos titulos, e brilhantes alcunhas de Athenas, Printaneos, Liceos, huns centraes, e outros circumferenciaes. Já ha membros do Instituto, e já os lugares são brigados, e disputados com hum rancor mais profano que os dos dois Irmãos de Thebas, e os dos quarenta da Academia. Mas aos novos Liceos, aos novos bosques de Academo, aos Platanos de Frontonio, ás novas salas de Platão falta huma cousa, que não faltou nem á defunta Academia Franceza, nem á Sociedade Real de Londres, falta hum cozinheiro (axioma incontestavel) sem cozinheiro, não ha stabilidade em todos os corpos Litterarios, este he o verdadeiro ponto de apoio, e a base sólida. No Printaneo, no Atheneo das artes, no Liceo central não ha Cozinheiro, não ha Mordomo. nem Thesoureiro tão opulento como Buffon era da Academia das Scien. cias. Sem hum jantar de recepção, sem huma esplendida ceia de Sessão

## 紧 213 紧

Ordinaria, que prazer, que gloria ha em ser Academico?

## Soliloquio LX.

Hum dos maiores erros, ou maio. res defeitos das theorias de Moral, com que se pertende conter, ensinar, e dirigir os homens no estado social, he a falta que nellas se encontra de conhecimentos da constituição fysica dos mesmos homens: este conhecimento he a base constitutiva de toda a Sciencia, que diz respeito ao mortal. Sem se saber que cousa seja fysicamente este bichinho, que se chama homem pelo que pertence ao seu corpo, debalde se lhe intenta dirigir o espirito, e sugeitar a vontade ao jugo da Lei, e aos di-ctames da razão, e da virtude. Primeiro se deve conhecer o homem Fysico, depois o homem Moral. Locke, e Condillac nos terião dado huma

melhor analyse do entendimento humano, e descobririão melhor a origem, e a formação de nossas idéas, se hum pouco mais houvessem penetrado o abysmo deste ser fysico, que se chama Corpo organico. Os homens que cultivárão a Filosofia Racional com major vantagem, forão os que possuírão maiores conhecimentos de Fisiologia. Taes forão Pitagoras, Democrito, Hyppocrates, e Aristotales entre os antigos. Estes Padres Conscriptos da Filosofia, procurárão conhecer o homem em seus diversos estados, e buscárão no estudo das Leis da Economia Animal, e em todos os objectos, que podem influir sobre ella, e modifica-la, as noções necessarias para estender, dilatar, e aperfeiçoar as faculdades humanas. Entre os modernos o Inglez Bacon, sentio primeiro que ninguem a necessidade do estudo de Fysica Animal, e caidou devéras em tudo o que póde influir poderosamente na constituição Fysica, e Moral do homem.

Descartes, que sem dúvida deo hum grande impurrão no entendimento humano para o conhecimento da verdade, fez o mesmo, buscou as molas do pensamento, e a origem das paixões na organização Fysica. Locke que deo alguns annos ao estudo, e ao Officio da Medicina, diz, que encontrou o principio de nossas idéas em nossas sensações, e Bonet Sui-so infatigavel em escrever, e que não foi sempre muito feliz na applicação, que fez de seus conhecimentos anatomicos ás operações do entendimento, ao menos fez vêr a ligação necessaria, que se acha entre a dispo-ição fysica de nossos orgãos, e o osso modo de sentir, e de raciocinar. Em fim Mestre Helvecio, que na Taboada das Finanças deo em Fidosofo, e o célebre Preceptor do Dulque de Parma andarião melhor pelos caminhos, que intentárão abrir, se ti-vessem maior, e mais profundo conhecimento da Economia Animal.

A sensibilidade Fysica he o ul-

timo termo a que se chega no estudo dos fenomenos fysicos da vida, e he o ultimo resultado, ou o principio mais géral que nos dá a analyse das Faculdades intellectuaes, ou operações da alma. A sensibilidade nos faz conhecer os objectos externos, e nossa propria existencia, mas estas impressões podem ser modificadas pela organização primitiva dos in-dividuos, pelas circumstancias da idade, e do sexo, pelo clima, pelo regimen, e também pela natureza, e ordem dos trabalhos, e dos habitos. Prova-se contra Condillac, e contra os outros analyzadores do entendimento humano, que nossas idéas, e determinações Moraes, não tem por principio unico as sensações externas: tambem as impressões internas, que a acção dos orgãos nos faz sentir, contribue para sua formação. He cousa sabida, e por mim experimentada, que as doenças, e mais. que tudo febre aturada, invertem, e prevertem a ordem habitual das idéas,

e dos sentimentos; excitão appetites extraordinarios, e extravagantes; e nossa alma se acha entregue a idéas risonhas, ou sombrias; a sentimentos agradaveis, ou funestos, segundo o estado interior da machina. Huma das maiores alterações, que podemos experimentar em nosso modo de sentir he a que produz algumas vezes, a mais fatal, e medonha de todas as doenças, que he a dentada de cão damnado, e na frase do Esculapio a Hidrofobia. Tem-se visto infelizes mordidos de cães damnados, imitar os passos, a voz, e man festar as inclinações destes animaes. Huma serie de provas incontestaveis desta eterna correspondencia da disposição fysica de orgãos com as nossas idéas, e afeições; he o quadro das idéas, dos sexos, e dos temperamentos, que parecem estabelecer huma multidão de existencias diversas, sucessivas, ou permanentes, onde a ordem Fysica, e ordem Moral se achão ligadas com huma cadeia indestructivel.

Quando attendemos para os attributos, que caracterizão a constituição das crianças, delles vemos dimanarnecessariamente a actividade tumultuosa, e a mobilidade, que faz desta idade tenra a pélle de todas as impressões que a vem assaltar. Esta acrividade, e mobilidade, se afirouxão á medida que os orgãos tomão consistencia, e dão lugar a movimentos mais tardos sim, porém mais firmes, e seguros. Huma duplicada gradação de mudanças fysicas, e moraes conduzem o homem da adolescencia á juventude, onde a plenitude da vida se manifesta pala força, e actividade dos orgãos, pela vivacidade do movimento dos humores, e por huma vehemencia em todas as acções, que acompanha sempre o sentimento profundo do poder. He muito curto, e rápido o intervallo que se acha entre este estado brilhadte, e o estado do affrouxamento da carreira dos homens, e huma sensivel diminuição de energia nos orgãos come-

ção de lembrar ao homem a proximidade do cimiterio; esta degradação cresce a olho, o principio do movimento se enfraquece tanto, quanto os instrumentos se tornão menos capazes de obedecer á sua impulsão; as operações do espirito, são mais vagarosas, e esitantes: o caracter se torna cada vez mais tímido, desconsiado, e inimigo de emprezas arriscadas, e perigosas. Se este fôra o estado contínuo da vida, quantas desordens, e desgraças se pouparião! Huma necessidade fatal obriga o velho a reflectir continuamente sobre si mesmo, e o egoismo destes tediosos tartarugas he obra immediata da natureza. O velho não encontra mais que resistencias, e a difficuldade de existir, lhe faz appetecivel este repouso eterno, que a natureza communica a todos os entes como huma noite socegada depois de hum dia de contínua fadiga, e agitação. Em a analyze destes diversos estados, e situações do homem se descobre hu-

ma nova fonte de idéas, e de sentimentos, que não devião escapar nem 20s Methafysicos, nem 20s Moralistas. A theoria particular dos temperamentos tambem devião entrar em razão de conta, e sem ella não se poderá jámais conseguir o conhecimento do homem Moral. Os antigos, e os modernos admittírão quatro temperamentos, mas estes combinão-se, modificão-se, misturão-se de infinitas maneiras em hum mesmo sugeito, nesta mistura tambem se deve buscar hum grande motivo das suas affeições moraes. Além dos quatro, parece-me, que segundo o pensamento dos mais atilados Fisiologistas se devem determinar mais dois. Hum provem da acção predominante do systema nervoso, e outro deriva-se da predominancia do systema muscular. Destes differentes fundos de organização nascem habitos, e effeitos moraes que varião como as causas fysicas, que o determinão.

### Soliloquio LXI.

DIz hum proloquio Portuguez, que duas vezes somos crianças, eu digo, que considerando-nos a certos respeitos, sempre somos crianças. Não ha tempo em todo o circulo da nossa existencia, em que não gostemos de ouvir hum conto. Na Corte, na Aldêa, nos Botequins domicilio da peste, e da ociosidade, em nossas casas, no campo, no mar, em se ajuntando homens, huns contão, e outros escutão. Até os Monarcas, e os grandes da terra costumão ter seus caturras, a quem com muito interesse, e paciencia ouvem seu conto. Isto não se observa unicamente nos Palacios, descobre-se, e com muito prazer até nas Tabernas. Eu páro muitas vezes para vêr, e gozar hum similhante espectaculo. Vejo á roda de huma encebada banca hum respeitavel Senado. Hum bebado faz de

Presidente, está com o copo na mão empunhado como hum sceptro do imperio da alegria. Luzem-lhe os olhos, e brilhão-lhe as faces como as de hum Bretão. Que faz elle? Embebeda-se, porém conta. Os outros o escutão, com hum bom palma de boca aberta, e quanto mais destemperos, mentiras, e absurdos elle amontoa, mais cresce, e se augmenta a alegria, e o extase dos Senadores. Corrão se para desconto de peccados os mais afamados, e envernizados cafés de Lisboa, nelles assim como ha huma mesa reservada para os notaveis ociosos, tambem ha hum contador mór, que se arroga o privilegio exclusivo de fallar, e de ser escutado. Este oraculo contador faz a paz, e a guerra, promulga as leis que lhe parece, traça planos de campanhas, determina em hum Mappa velho, que elle nem conhece, nem entende, as posições que de-vem occupar os Exercitos, e depois das batalhas faz as promoções necessarias, este homem raro, e universal tem pescado com sua rombissima penetração os segredos de to. dos os Gabinetes; ainda não passou hum Bil pela Camara baixa, já elle o publica, ou approva, ou regeita na loja de bebidas. Seus ouvintes estafados desertão da mesa algumas vezes, porque os ouvidos cansão, e eu ja presenciei mais, que foi huma lethargia universal, derramada pelo auditorio, e o oraculo tão embebido em si que não advertia, que os mais dormião, e elle contava. Tu desaforado ...., tu tivestes a habilidade de derramar esta dose de opio: Mas he tal a magia de hum conto, ainda que seja tão ridiculo como os deste enterrador, que se hum auditorio desabelha, e se vai, outro-torna, e o contador infatigavel sempre tem ouvintes. Pois nas plateas dos theatros! Oh rua dos Condes, em ti se encontrão os mais sobidos, e acrisolades contadores! Olhem para aquelle causidico Rabula, e emb ulha-

dor, Bacharel Rémora o eternizador de pleitos, que conta na platea, e jura em casa, que está doente. Este homem sabe de antemão o reportorio da semena, sabe a peça nova que ha de ir a terra, a que ha de soffrer trinta e nove recitas, conhece o amante de cada Actriz, boas rezes, na verdade, e boas vasilhas! Sabe a intriga de cada Actor, fulmina contra os abusos de theatro, e diz, que no seu tempo não ia a cousa tanto de foz em fora. Lembra-se do Pedrinho, e do Sylvestre; vio pela primeira vez José da Cunha, feito Carcuma na Esposa Persiana: conta mil historias dos Actores do seu tempo, e se o deixão, canta huma aria da Zamparini, e engrola dois gorgeios do Egicieli. Todo o mundo circumstante o deixa fallar, e sabendo-se que nascêra muito para cá do terremoto, não lhe vão á mão, quando diz, que víra representar Alexandre na India, e a companhia de cavallos, que ia dando cabo do palco; e proscenio

## ※ 225 ※

Antonn. ou Sebariana) auc os prazeres que navoun lo engenho, e da MOTIM LITERARIO. NUMERO XXIX. se con panhia em sua casa; conver-Continuação do Soliloquio antecedente. da Ribeira das Náos; senche os intervallos de duas peças, não deixa ouvir a synfonia, e vai contando por diante se acha sempre escutadores. Mas îsto são quadros vulgares, e corriqueiros, ha cousa ainda mais fina, e mais dilicada. D. ... tuneja 39 annos mas conserva ainda grandes meios de agradar. Esta sabia traductora de Novellas, conhece pelas suas profundas , e aturadas leituras da Princeza de Claves, ou de outro qualquer Romance que se chame Sofia, Adelaide, Matilde, (porque nenhum se pode chamar Joaquina, Tom. III.

## × 226 ×

Antonia, ou Sebastiana) que os prazeres que nascem do engenho, e da amab lidade são mais duraveis, que os que procedem da belleza, e dos encantos da namoração. D. ... ainda tem, sanão adoradores, ao menos admiradores. Todas as no tes ha grossa companhia em sua casa; conversa-se ( cousa rara no dia de hoje, porque apmas dão crindades não ha mais que banquinha, vela, naipes, silencio, cula trocira. y Quasi sempre rao es mesmos surgenos da sessão. As Historias, os contos destada a casta chovem de todes os lados para var ar a conversação, e fazella mais piconfe de animada. Masinao são anecdotae triviaes, contos corriqueiros. Tido o que se diz he apurado -no centro do gosto. Em casa da Sebem. Que talentose san precisos ao cemador desta brilhante companhia! He preciso primeiro que mido, que elle faça sentir, e confiscer a importancia, e a escolha da historia que

vai a contar, depois he precisa grande arte de a trazer a proposito, para isto em casa da tal . ... he precisa huma intelligencia secreta, hum tacto, ou hum sentimento fino, que muito raras vezes se encontra. He preciso que elle saiba triunfar de todos os obstaculos: se pedio attenção ao respeitavel auditorio, desgraçado delle se a deixa escapar, e a tal attenção desapparece desde o instante emoque começa a cansar-se. Se lhe não mistura certas aluzões, cuja applicação seja facil, e gostosa aos pios ouvintes tudo esfria, e a sua prelenga deixa de ser interessante. Entre estas prelengas ha humas que vivem mais expostas a desgraças, são aquellas historias que acabão em hum termo, frase, ou expressão donde lhe vem toda a graça, e todo o preço. Se o recitador chega a esta palavra, de que todos estão pendentes, e a pronuncia sem efficacia, e sem effeito, o que quasi sempre vejo acontecer, a assembléa dos no-

Pii

taveis ociosos fica paralytica, e gelada, e o contador embaraçado, e corrido, e deve assentar no seu coração de nunca mais abrir bico em dias de sua vida. De ordinario estes contantes querem desde o principio da narração produzir hum grande effeito, dão-lhe com todo o chumbo nos primeiros encontros, e por isto se esquecem de ir graduando a relação, e preparar progressivamente o grande dito de que pende a boa dita do seu conto. Quasi sempre a pou-ca habilidade do Historiador faz advinhar desde o principio qual seja o feicho, e por isto se perde, desapparece a historia, e o contador tam-bem. Muita estima se fazia noutro tempo desta apurada arte de contar bem no meio de huma sociedade era hum talento apreciado, buscado, remunerado. Agora já la vai isto. Eu não sei o que se tem substituido a este Aticismo tão louvado entre nos antigamente. Na maior parte das companhias nada se escuta já:

O talento he aborrecido, porque poucos se dão ás artes, aos conhecimentos; a engraçada agudeza desterrouse, ou ha a melancolica taciturnidade do jogo, ou a maledicencia descarada com que se retalha a reputação alheia, ou a manîa politica do Bonapartismo, que absorve os homens, e nunca se encontrárão quatro juntos a conversar, que se não môão com o frenetico Despota da Europa. Antes desta fatal época, havia outro alimento para a existencia social dos homens, e entre nós os Portuguezes principalmente, inclinados fomos sempre a nos rir das aventuras dos nossos, e quasi não havia acção, em que não buscase-mos rir. Apertados de fome; e cercados de Moiros em Tangere, e em Diu, rião, e contavão distantes dois passos da morte. Agora mesmo tyrannizados, roubados, e despidos pelos Francezes ainda ha quem no meio de occultas sociedades conte com extrema graça, e se ria da enfiada de parvoices, de sandicès que elles comettem, fazem, dizem, imprimem, e decretao; parece que o primeiro mal que os Portuguezes temem he o tedio, e o enjoo
da vida. Mas eu vou já muito longe
com a minha comprida arenga, calo-me, porque não digão os praguentos, que tratando da arte que
alguns tem de enjoar quem os ouve,
quando contão, eu dou o preceito,
e mais o exemplo.

#### Soliloguio LXII.

Para haver ladrões no mundo, não houve mister que Bonaparte abrisse huma tão brilhante, e tão bem disciplinada escóla; em todos os seculos houve professores eminentissimos; e he profissão tão bem estabelecida, que se reduzio como os outros coconhecimentos humanos a huma arte methodica; com principios, axiomas, theoremas, e todo o mais aparato;

e travassão do rigor das demenstrações mathematicas. Em Portuguez temos hum bam tratado desta importante sciencia, e alli estio lançadas as regras da theoria sublime; livro util pelo que descobre : livro. pernicioso pelo que pode ensinar, que tem o descono, que eu tenho notado em alguns pouco expertos, e prudentes Missionarios, que pintão tão ao natural a maneira de commetter hum crime, e descob em tão claramente os es ratagemas, da malicia, que a innocencia tem perigado, pondo em pratiça as noções, que percehéra. Assim a arte de furtar, que se atribue a Antonio Vieira.

Sem dúvida he infinito o numero dos ladrões, cuja maldade as mais
das vezes nem he intelligivel, nem
calculavel. Hum dos maiores paradoxos de Jaques, he dizer, que os
ladrões não discorrem mal a respeito
de seus interesses appropriando-se a
fazenda alheia, na alternativa de escolherem que este oficio, ou na re-

signação de viverem na miseria, e no trabalho. He verdade que correm risco de verem a sua pompa funebre em vida, e de ouvirem os devotos Irmãos da Misericordia ped rem para os suffragios da alma, deste seu Irra os desgraçados, que estão reduzio dos a roubar segundo à definição legal deste delicto, mas ha tantos meios de roubar, que se definem mais civilmente, e que são impunidos, e quasi applaudidos, e respeitados; que dão lugar a roubar muito, e a passarem os ladrões por homens hon-rados. Estes no pensamento de Ja-ques, e de seu melancol co antecessor o Duque de la Rochefoucauld; cuidão bem nos seus interesses, se se considerão as vantagens só da vida presente. He verdade que ha infinitas maneiras de roubar, que as Leis só punem huma só; e se os processos feitos aos que se apossão da fa-zenda alheia se filessem por Deos e não pelos homens, e apparecessemo

na frence de todos aquelles que rous baog où que individamente retemba fazenda alheja, ou por occasião de herança", de démanda, ou de negocio; áchar-se-hião poucos, ou quasi ne-t nhuns, que não possuissem do alheio quanto bastasse para os fazer caminhar pomposamente escoltados até o Cáes do tojo. Com tudo isto, nung ca passará a verdade, o calculo de Jaques, ou escandaloso paradoxo, de quei cuida nos seus verdadeiros interesses a quem funda sua fortuna em extorquir, e usurparpde qualquer maneira que seja a fazenda alheia, e que cuida nestes interesses menos aquellemagne se determina a viver com os proprios meios , com a propria; industria, e com as mãos puras; e limpas de toda a contaminação rapinante. 30 Disant od g 900.

Que vantagem he para o homem honrado; em primeiro lugar não te-mer cousa alguma, viver com huma reputação sem mácula, e poder mostrar por toda a parte hums palmo de

cara descoberta, e serena, podendo todos em seu aspeito lerço e conside? rar os não equivocos signaes, o testemunho interior da consciencia e humai segura confiança di Como he possivel que a hum homem verdadeiramente puro, e honrado, ainda que pobre , faltem verdadeiros amin gos, vivendo este homem em hum Paiz, que não seja a França? Como. he possivel que lhe falte hum emprego, que lhe sirva de esteio ao menos a huma parca existencia! E ainda que seja mesquinham curta, elaboriosa (sua fortuna, como são) sólides as bases, sobre que se funda, er estabelece, esta mesma fortuna prospera, encresce, e muitas vezes se co tumastransmittir muito avantajada a seus successores. Et a el esqual

Vejão-se pelo contrario os velhas cos, os rapinantes, os Aguias Francezas, e resses milhafres de toda a gerarchia, que empolgão os arpeos, ou rhetorcidas garras sem ceremonias nenhuma a direita, e á esquerda, e

enchem até: arrebentar, o papo de fazenda mal adquirida ; de que maneira poderão inspirar confiança, ou confidencia; como poderão grangear. a estima publica; como poderão conseguir; e conservar amigos! Como poderão formar pertenções á consideração, e á henra! Como poderão viver tranquillos, e contentes, e gozar em paz da fortuna tão mal adquirida? Vivem desprezados, e malditos no coração de todos; são abandonados, e deixados, se a roda lhes desanda, e dão algum tombo paral a desgraça. Se fosse possivel aos hoo mens nascer, e viver duas vezes neste mundo, viver de huma vez a vida do homem velhaco ; e immoral, ainda que a fortunado, e depois viver outra vez a vidá do homem recto, e justo, ainda que desgraçado; não se póde duvidar, que no fim de: huma, e de outra carreira, decedindo-se o homem com conhecimento de causa, acharia sempre preferivel, ainda pela unica razão de viver me-

lhor neste mundo, a vida do homem justo. São tão enganadores; e mal seguros, e sempre turbidos os prazeres do malvado, ainda que na superficie estrondosos; e brilhantes; e he tão estranha, e incompativel a sua vida com as boas affeições naturaes que são o mais doce, e necessario tempero de todos os prazeres; e he tão cercada de inquietações, e de temores, tão ameaçada de accidentes funestos, que sempre está em vesperas de ruina, e de desamparo. E de outra parte a vidá do homem de bem he tão placida, e serena; tão socegada, e tranquilla ainda no centro das privações, e da miseria; e adoça-se tanto com a estima, amizade, com a piedade, e benevolencia; e restas consolações sentimen . taes tempem sigtanto sabor, se tanta, ternura, e tudo isto he tão aformoseado de hum prospecto de cousas melhores que o enfeitagne o perfuma comitodas as flores da esperança, que se póde concluir sem receio de errar ;

que daquella mesma maneira, que o que acaba de viver, deseja ter vivido a vida do justo, assim tambem, quem começasse a viver com conhecimento de causa escolheria viver igualmente a vida do justo, e não se deixaria deslumbrar do enganoso prazer, e do falso brilhante da vida immoral ; isto he seria mais prudente; mais acautelado na escolha dos meios para conseguir o fim dos seus verdadeiros interesses. Destamaneira fica destruido o paradoxo del Jaques, que postono queira demonstrar, prescindindo da futura existencia do homem: ; nainda : considerado : o : mesmo homem de telhas abaixo, sempre o seu verdadeiro interesse he a virtude, e só ella o póde encaminhar, e conduzir á verdadeira felicidade, lainda aquella ; que se limita adetempo, le não considera a nossa futura, e in-हाथ विष्टुडर है तीलवार, अध्यापीत के उड़ा for a sea vontalla, e merecus e inte do Niad in New Jan. e no her and

# ¥ 238 ¥

# er repeatement on maileapole apole of the color of the co

Berrou ha annos a Fama, e as Gazetas tambem berrárão com o nome da celebre Improvisadora Florentina, chamada Corila Olympica: Qualquer talento em huma mulher moça, e de bons bigades sempre avultou muito; ainda que fosse pequeno, e trivial; e depois que ellas socresolvêrão à deixar a agulha; e o fuso para que forão creadas e a metter-se na repartição das Lettras, empenhou-se a fama, e a disonja em as levantar até ás estrellas. Começou este aranzeliem França, e nesta Nação hoje converida em bandos de salteadores, vemos longo catalogo de matronassas illustres pela litteratura , epentre ellas muitas iscadas da mania dos versos. La Suze Desolieres, Ville Dieu tem seu lugar distincto, Chatelet filoso. fou á sua vontade, e mereceo o nome de Madama Newtona, e nestes dias

Staelis sahio-se com hum tratado de linteratura; i que se he seu a leva sem duvidaná simmortalidades Na Italia não tem havido pouças, nem peças, o célebre Spalanzani nuvio lições de Fisica , ier Historia Natural da mais célebre Laura Bassi; omas menhuma destas conseguio tanta i nomeada como a Corila Olympical, que feita huma carcassanden 72 annos ainda improvisava i cantando necon chumas rugasane hum comede Sybita Cumêa. Cuidão muitos, que este talento de recitado de repente dongas tridadas de versos puns coxos, soutros alcorcovados usabre hom assumpto dado, e impervisto a ipertende lexclusivamente aos Italionos ; que mascempavivemi, morrem cantahdo, e gesticulando sempre. 1 Ora idando por certal esta sopinião; parece que este fenomeno procede des duas causas. Auprimeira hela faculdade desecdaria sishiesino lium degráb de exaltação cospaza de excitar na alma huma multidão de idéas comehuma sapidezetaly qualenão pó-

de ser percebida por hum homem? que tenhasasimaginação fria questran! quilla : al segunda causache humai lingua abundante, e flexiveld, de cujas formulas particulares a labita de antemão se liaja apossado por hum longogle aturado; estudor Este etalens to se tem universalizado prod giosas mente navItalia, assim como tudo canta, quasintudo improvisa; ne he prodigioso o numero ide improvisa; dores, que depoisado renascimento das letras tem apparecido mestal, ho je tao desditosa porcao do globo O mais célebre de todos foi un que appareceo em scena depois do anno de 1761; chamado Bernardino Perfectii Estevicantador de versos recebed no Capitolio la coroa debiloiros, inqueso governo Romano constunta ade tempost antempost conceder aus sgrandes filhos das Musa : Perrarehabapantino esta grinalda je que sconse evou stimore na cabeça por cima do Capello de Cos nego. O Tassora menedeonele ser hhe determinous poremstpara mão d salue

do circulo da desventura, em que existio, morreo na vespera do dia destinado para esta pomposa ceremonia. Nenhum improvisador antes de Perfetti tinha conseguido esta honrinha. Eu li já com muita attenção as obras de Perfeiti em dois volumes em 8.º, onde vem todos os seus improvisos sobre os themas dados, huns extrahidos da Biblia, outros da Historia Grega, e Romana, o que me fez crer, que ou havia quem escrevesse quando elle improvisava, ou era dotado de memoria tão pegadiça, e tenaz, que nada lhe esquecia do que extemporaneamente recitava, ou erão trabalhados depois, e de seu vagar sobre os mesmos themas, ou assumptos dados. Com effeito se prescindirmos do merecimento da improvisação elles não erão capazes de o levar, nem ao louro, nem á immortalidade, se os compáro com outros, que feitos de espaço existem em Ita-lia se não de todo esquecidos, ao menos pouco estimados, como são as Tom. III.

maravilhosas Odes de Filicaia, as de Guide, e as de Lemene. E assim destribue o actual Povo Romano aos versicamantes aquelles apremios de folhas de louro, que o antigo Povo Romano destribuia a seus Heroes Conquistadores no dia de seu triunto!

La Signora Corila era nativa de Pistoia, mas viveo quasi sempre em Florença, e nesta Cidade era visitada até dos Lordes pequenos, que sahem da famosa Londres a correr a Italia ainda se não sabe para que. Quando esta extraordinaria virtuosa cantava os seus extemporaneos versos o Violini Nardi a acompanhava, e eu ainda não vi improvisante, que não pertenda ao menos Guitarra de companhia, em cujos sons os com-passos de espera durão muitas vezes mais que a Republica Franceza, huma, e indivisivel, porque em fim as cousas não vão a matar, e com hum trote muito violento secarse-ia a Musa sem remedio. A grande no-

meada, que Corila grangcou em quasi todas as Cidades de Italia, penestrou até ás marges do Danubio, que desejou ouvir este cisne femea, e com effeito Francisco I. a convidou; e a recebeo em Vienna com grande destincção, e tornou de lá cheia dé cumprimentos, de saudes, e de joias. A Catharina II.ª Imperatriz dos Russos, tambem lhe veio o appetite de ouvir Corila, e lhe mandou escrever, pedindo-lhe fosse de passeio até Petersbourg, mas a boa da mulher cos. tumada a viver na atmosfera suave de Florença, e entre os perfumes de seus continuados Jardins, temendo os rigores do Polo, e o aspecto medonho dos ursos da Livonia, não acceitou os offerecimentos tão capazes de fazerem cossegas ainda ao maior desprezador da gloria mundana: porém o que ella desprezou entre as nebulosas serrações do Neva, alcancou nas risonhas margem do Tibre, Em Roma obteve a maior, e mais sobida gloria, a que pode aspirar a

ambição poetica, foi recebida na Academia dos Arcades, e nesta Crisma recebeo o nome de Olympica, e. depois de haver improvisado sobre diversos assumptos, na presença de doze Examinadores, nomeados pela Sociedade por hum Senatus Consul, to do Parnaso, foi julgada digna do louro. Com effeito recebeo no Capitolio esta insignia no conceito dos Vares mais apreciavel, e no meu tambem, que todas as Aguias da Legião, chamada de honra por antifrase, como o tal monte da Canção 'de Luiz de Cambes; porém nunca-, vem a este mundo hum gosto completo, a mulher com a Coroa de Louro na cabeça, e descomposta com huma tempestade de epigramas, disse mal á sua vida; a mesma bataria tinha soffrido o seu antecessor. Bernardino Perfetti; escandalosa injustiça na verdade; porém quem poderá marcar limites á inveja, e malignidade, humana! O mesmo Petrarcha dois seculos e meio antes , se

queixa dos mesmos procedimentos na horrivel perseguição, que lhe suscitou o louro recebido.

Eu não decido sobre o merecimento dos improvisadores Italianos, porém se elles são simllhantes a hum ... que veio aqui para merecer huma pensão do Estado, creio que são mui pouca cousa, porque este nosso. Poeta de ordenado he igual a zero; o tal talento destituido da magia do canto, dos sons da viola que o acompanha, he cousa nenhuma, e quem tiver ouvidos de ouvir conhecerá, que os taes improvisadores vendem gato por lebre, masrigão o que podem, comem aqui hum verso, mastigão acolá huma rima, e vão por onde elles querem, quasi sempre dez legoas distantes do assumpto. Este espectaculo não he novo, nem estranho para nós os Portuguezes, em todas as Provincias temos improvisadores, que se tivessem cultura, como tem verdadeiro genio, seria pouco. o louro que nascesse por essas-

azinhagas. Tenho observado verdadeiros duelos poeticos permanecendo os Campiões na estacada noites, e dias inteiros, com huma afluencia, e estro verdadeiro. Alguns temapparecido que ajuntão a este vulgartalento entre es Portuguezes o estudo, e a cultura, sobre hum mote desenrolao human procissão de decimas, que no calor da recitação parecem alguma cousa, e he este officio tão antigo em Portugal;, que daqui vem o proloquio rovar de repente. » Por presentimento da razão; nunca estas composições tiverão o nome de Poezia, chamárão-se trovas, e Trovistas os seus Authores, gente conhecida em oiteitos, noivados, salas de dança, sociedades de annos, eleições Abbadessais, etc. Destes genios, face's, impetuosos, e promptos nada tem sahido, que permaneça; as obras de pulso que temos se devem a engenhos tardos, repousados, e frios na composição. Doze annos levou a Estacio a The

baida; trinta a Sanazaro o Poema de Partu Virginis; quinze a Sifilide a Fracastor. Milton paria quarenta versos de noite, e pela manha a força de emendar, e de polir ficavão reduzidos a dez. O Tasso trabalhou na Jerusalem desde os 28 annos de idade até aos 42, e apezar disto o vulgo applaudes mais a hums joiteiristai pela maravilha que lhe scausa, ver repentinamente huma difficuldade vencida, a qual o habito torna tão facil, que lhe foge por isto mesmo o merecimento, e converte-se em profissão ridicula o que parecia hum dom extraordinario de natureza. Na Cortempolidissima de Leão X. appareceo hum destes trovistas, que pela continuada tormenta de rimas, que espalhava foil chamado o Archipoeta, e quando o Pontifice lhe deo esta honrosa nomenclatura, disse elle unprovisamente:

Leão X. acabou o distico com o se-

Et pro mille allis Archipoeta bibit.

De ordinario este subitaneo furor de Apollo, anda acompanhado como outro não tão subitaneo furor de Bacho.

Outro fenomeno de éngenho desejava eu observar na Republica das Lettras; que vem a ser hum homem, que consumado em estudos, e com a alma tão innundada do cauduloso rio da-erud ção, tão possuidor de suamaternal linguagem, de imaginação. rão fertili, e em cujo espirito se succedessem tão rapidamente as idéas humas ás outras, que sem nenhuma preparacão previa sobre qualquer assumpto dado de moral, e na esfera da Relig ao sobre qualquer misterio, improvisesse hum discurso regular, conforme as mais escrupulosas Leis da: arte de persuadir, que durasse huma hora, e acabado este discurso, com algum intervallo não para meditar, mas para repousar, começar schre outro assumpto dado novo discurso, que parecesse meditado, escrito, decorado de longo tempo.

Esta maravilha nunca appareceo em França, e se vio huma só vez em Italia em hum só discurso desta natureza improvisado por Capucho de barbas, chamado Serafim de Vicença. Derão-lhe hum texto ao subir do pulpito, e era este: Pulcritudo ejus filiæ Regis ab intus» discorreo maravilhosamente sobre a perfeição interior do espirito; mas não se tornou a metter n'outra; sahindo-se tãobem deste primeiro ensaio. Ora este fenomeno não visto até agora, existe vivo, são, e robusto em hum canto de Portugal, tão esquecido, ou tão pouco notado como se estivesse morto. Habituou-se de tal mas neira a discorrer em provisamente, que jamão pode de outra maneira discorrer em público. Constituido em acção começa o Discurso, e escaldando-se-lhe progressivamente a fantesia, vão succedendo-se em ordem idéas sempre novas; a proposição, ou proposições estabelecidas, são demonstradas com todo o rigor mathematico sem secura, mas com toda a pompa, e fertilidade da eloquencia, este homem para de cançado, e não de exaurido, e, acommodada que se a esta fervura, e tornando o entendimento á equilibrar-se não se lembra nem de huma só palavra que pronunciasse, e fica por grande espaço em tal inacção, que se assimilha á verdadeira estupidez; eu não sei apomar qual seja a razão desta extraordinaria maravilha.

#### Solitoquio LXIV.

SEmpre fixárão poderosamente a minha attenção no perdido tempo de minhas teimosas leituras, as descripções, e as memorias sobre o Egypto, Paiz o mais célebre do mundo, e que a cobiça, e rapina Franceza não quiz deixar intacto, ainda que lhe custou tão cára a euriosidade. O Author das Memorias sobre a Ames

rica, e Americanos, he tambem Autor das Memorias sobre os Egypcios, e Chins, entre os quaes descobre huma perseita similhança. O Consul Maillet, que depois com a anagrama de Tilliamet, escreveo mil destemperos sobre Cosmologia, nos annos em que existio n Cairo compoz a sua Descripção do Egypto, que tem hum indisputavel merec mento. Volney tambem nos impurrou depois das ruinas de Palmeira, as suas Visões sobre o Egypto, e Syria. Brucke de mistura com as viagens aquella tão esturrada parte de Africa, que se chama o Imperio dos, Abexins também nos dá grandes informações do alto, e baixo, e Egypto; e finalmente Savari fez a cousa de maneira, que acabou de resolver os Francezes a tentarem aquella conquista, cuidando que achavão alli as minas de Catapreta, e as do Serrofrio, mas acharão só pedras humas em cima das outras, o terreno disputado palmo, a palmo, e á en-

trada, é sahida as bombardas Inglezas, que lhes fizerão dar -ao Diabo a cardada. Os Romanos já tinhão começado a basculhar este encantado Paiz ; ouro, prata, livros, tudo dalli conduzirão; e não farta a suamagestosa cobiça, creio que não ha hum obelisco , huma pyramide, huma agulha nas Praças de Roma, que do Egypto não fosse, condu-zida. Sempre dei em vão com a caheça pelas paredes para atinar com o modo com que os Romanos dalli acarretárão a Collumna de Trajano como quem traz hum pao emprestado debaixo do braço. Os nossos modernos Archimedes com todos os seus conhecimentos em mechanica, com todas as suas roldanas, e cabrias, não farião dar hum passo a esta desmedida almanjarra, que a Mestrança Romana poz á pino, á custa de milhões de quatrini. Não deixárão no Egypto bocado de Porfido que não trouxessem para a Italia; com muita saudides das Pyramides, que

não podérão desalojar do lugar que occupão, e levão geito de occupar ainda por alguns milhares de secu-los. As ruinas do Egypto ainda existentes são bem capazes de mortificar o orgulho Europeo, e não ha que se lhe opponha mais que as Estatuas de ferro coado, que Fernão Mendes vio em Pekim. Tebas de cem portas no circuito de suas muralhas, Menfis, e suas Pyramides, Alexandria, e seu Farol forão successivamente as Capitaes do Egypto, e estas tres époças trouxerão comsigo huma mudança muito sensivel nas artes desta Nação verdadeiramente acabada. Custar-lhe-ha agora a abrir hum poço áquelles mesmos Egypcios, que construhirão o Lago Meris com maior ambito, que tem Portugal! Os Thebanos pelos restos immortaes, que ainda se observão, e que nem o tempo á força de amontoar areas, nem os Arabes mutiladores podérão, ainda destruir, tiverão huma Architectura unica no seu genero. Nobre

simplicidade, cazada com huma fortaleza em que o tempo debalde intenta metter dente. Eis-aqui o que
distingue os édificios de Thébas, tudo o que ainda resta he de grandeza colossal, e com effeito considerando bem as enormes máquinas,
que ainda se conservão a pino, pode
dizer-se, que esta Cidade famosa
fôra edificada, e habitada por Gi-

gantes.

A Colonia Etiopica que veio estabelecer-se no que se chama alto Egypto, luctou por muito tempo contra as formidaveis enxurradas do Nilo, e com huma arte superior áquella com que os Batavos ferão ganhando terreno contra os ataques do Oceano, o obrigárão a reconhecer margens, e a correr mais direitinho, e mais manço para o mar. Não obstante esta operação, elles conhecerão a necessidade de edificarem com segurança, e fortaleza em hum terreno sempre ameaçado pelo inquito Nilo, que não diz agua vai, que se

entona, e incha extemporaneamente. A esta causa devemos attribuir os movimentos maravilliosos da Thebaida, e a invenção daquellas máquinas engenhosas, e que tanto confundem a soberba de nossos pigmeos Architectos, com que os Egypcios levantavão, e transportavão aquellas maças enormes que até o dia de hoje se conservão de pé. O célebre Autor das Memorias sobre os Egypcios, e Chins, encontra grande analogia entre estes Póvos pelas súas obras, e Fernão Mendes, diz, que vira pontes de huma pedra só, por cima das quaes passava em linha de batalha hum esquadrão de Cavallaria, e tudo o que diz Fernão Mendes he a mesma verdade núa, e crua. Ora he preciso advertir, que as pedreiras de qué os Egypcios tirárão o Granito precioso, de que construírão seus edificios erão mui proximas aos lugares em que ed ficavão; eis-aqui huma das razões, que facilitou sua magnificencia, e grandeza. Pareceme que deve existir hum motivo desta soberba pompa, que se admira ainda em os restos dos edificios Egypcios: este Povo habitava hum Paiz; onde se observão os mais extraordinarios fenomenos da natureza, e são verdadeiramente admiraveis as elevações, ou enchentes do Nilo, a observação destes fenomenos dá huma especie de elevação ás idéas, cousa que eu em mim sinto, e observo a vista de huma furiosa tormenta no mar; esta he a razão, por que tudo quanto fizerão os Egypcios he grande, grave, e emblematico.

Com tudo ainda que tivessem estas gigantescas obras em Architectura, a Pintura, e Escultura entre os Thebanos não chegou áquelle gráo de perfeição, a que se elevárão estas duas Artes entre os Gregos, e os Romanos. Nas Pinturas Egypcias, que os cavadores antiquarios, (gente que dará a camiza do corpo por hum calháo affeiçoado que tenha tres mil annos) tem descoberto, não se

# MOTIM LITERARIO.

#### NUMERO XXX.

Continuação do Soliloquio antecedente.

observa nem vida, nem expressão, as proporções, não são exactas nas figuras humanas, os braços, e as mãos são tão compridos como os d'ElRei D. Manoel, os membros mal modelados, grosseiros, e redon-dos. As feições do rosto nunca são bem expressas, toda a fysionomia Egycia lie perfeitamente similhante á Chineza, ha grande analogia entre estas duas Nações. Eu vi em casa do Duque de Lafões hum busto apanhado em huma excavação no Egypto, que parecia o retrato de hum Automato, e este defeito se descobre Tom. III.

em todas as Estatuas encontradas naquelle Paiz. Nas figuras dos animaes que são innumeraveis nos gereoglificos todas as extremidades são principiadas, mas não perfeitas, nem acabadas. O que resta da Pintura tem muita vivacidade, e hum excellente colorido como os quadros Chinezes, mas não ha graça, nem verdade nas aptitudes, e naquillo a que os Italianos chamão panegiamento, e pou-cas, ou nenhumas idéas do claro obscuro, ignorão que cousa seja a destribuição das sombras. Os objectos que datão os primeiros tempos da fundação de Thebas, cheirão ao gosto de todos os Povos novamente formados, todos tem o mesmo estilo, e a mesma negligencia.

Em Mensis, outra porção do Egypto, mais se aperfeiçoárão as Artes da Pintura, e da Escultura, porém a Architectura (segundo os Monumentos existentes) perdeo o gosto puro, e a magestade da Architectura Thebana: as grutas sepul-

chraes, que ainda se encontrão nos arredores desta vasta Cidade, e por todas as visinhanças das Pyramides, não tem a belleza, nem o apuro das que se encontrão junto ás ruinas de Thebas. Alexandria, terceiro Emporio do Egypto, foi fundada por hum Conquistador, que era amigo, e apaixonado do fastos, da magnificencia, e desde sua fundação, até a sua ruina, foi sempre o centro das Artes, que chegárão ao mais subido gráo de perfeição. Em suas obras se admirou Ordem, cousa que era até alli desconhecida no Egypto. Os Ptolomeos treuxerão da Grecia, sua Patria, o puro gosto da elegancia, e ligeireza, o que se começou a observar em as novas construcções de Alexandria, e que ainda hoje se descobrem entre os miseraveis restos, que existem. Nas obras de Escultura, assim como nas de Architectura, não appareceo mais aquelle ar sombrio, e triste, que caracterizavão as obras das duas primeiras Capitaes; mas es-

te floreado dos edificios Alexandrinos, prejudicou muito á sua solidez, e duração. As Pyramides não temhuma beliscadura, e os Palacios, os Templos, e as Estatuas de Alexandria estão feitos em pedaços, e alguma cousa, que os novos hospedes Francezes lá encontrarião ainda em pé, não he para se comparar com os maravilhosos restos da grandeza, e magnificencia Thebana.

As Artes de imitação vem sempre depois da Sciencia; a maior perfeição dos edificios, é monumentos de Roma veio depois de estabelecidas, e cultivadas as Sciencias no seculo de Augusto. Assim no Egypto primeiro este Paiz foi berço das Sciencias, que fosse o domicilio, e morada das Artes. Segundo os mo-numentos existentes da Historia antiga, a introducção, e a perfeição das Sciencias no Egypto attribue-se a Hermes, e as mesmes Historias fazem menção de tres Hermes não me. nos. O primeiro foi hum homem!

adventicio, e Estrangeiro, este trouxe para o Egypto as Sciencias, e de outro Povo mais illuminade. Tedas as Nações datão o seu começo de hum Estrangeiro que as conquistou, ou doutrinou. He provavel que o segundo Hermes fosse hum Egypcio dotado de genio superior, que aproveitando-se das noções dadas pelo primeiro, acrescentasse com as suas a somma dos conhecimentos scientificos. Com hum similhante genio se costumão levantar, e engrandecer os Povos, e chegar ao cumulo da prosperidade. Mas não sei porque fatatalidade muito vulgar, depois dos homens grandes, começão de apparecer os grandes charlataes; nós o vimos presentemente em França, depois dos estrondosos sábios, apparecêrão os impostores. O terceiro Hermes foi deste caracter, ou desta abotoadura ao menos a este charlatão se attribuem todas aquellas instituições, que fizerão do Egypto inteiro hum enigma inexplicavel. Heste, archi-

charlatão estabeleceo a linguagem gerenglifica, que cobrio as paredes, e as columnatas dos Templos de emblemas misteriosos conhecidos, e enterdidos pelos Sacerdotes, e inintelligiveis ao Povo grosso, e miudo. Os symbolos da sabedoria, se tornárão tambem em symbolos da superstição. A multidão das figuras, ou garatujas enigmaticas, produzião a multi-dão dos Numes, e vio-se o Egypto prostrado diante de todos os animaes, e até nos quintaes, e nas hortas lhe nascião Divindades, hum alho, e huma cebola, diz Juvenal, testemunha de vista, erão para os Egycios santos de muita devoção, e ião fazer romarias a huma abobora menina, e a huma beringella. Este mesmo Legislador, instituio os misterios, e aquellas representações de impostura, que os Sacerdotes Egypcios faziao em segredo no fundo escuro de vastos subterraneos inaccessiveis aos profanos, imagens vivas da canalha dos pedreiros livres.

No meio destas sombras, e deste silencio se revelavão aos iniciados todos os gereoglificos, e os dogmas mais occultos da Religião, da Fysica Natural, da Legislação, da Astronomia, e a tudo isto se ajuntava o contrapeso das Fabulas antigas. O Neofito instruido com todo este misterioso apparato, era considerado como hum homem superior aos outros, e os Sacerdotes dando-lhe huma palmada na anca, quando o despedião, lhe dizião » Desde este instante tu ficas conhecido das Potencias celestiaes, descobrirao-se-te as Leis do Universo, teus pés pizão o Tartaro, os Astros responderão á tua voz, e as estações submissas a teu imperio tornarão, e se succederão com hum passaporte teu, os Elementos todos ficão desde hoje ás tuas ordens como teus creados.

Notavel Egypto! Deste procedimento ainda se conserva huma sombra na China, os sábios tem huma linguagem privativa, e peculiar, que

he incognita ao Povo. Tudo alli são cortesias, ceremonias, symbolos, e garatujas nas suas escrituras. Os Egypcios quizerão até eternizar os seus defuntos. Tem-se visto mumias conservadas ha quatro mil annos, e os cadaveres tem durado tanto como aos Pyramides.

## Soliloquio LXV.

Depois das cinco pedradas, que Antonio Vieira apresentou na cabeça do Gigante Mundo, que assim chamou elle a infeliz Roma, começárão os Romanos a ter alguma consideração por este homem, que sem dúvida tinha imaginação fertil, engenho agudo, e não pouca labia. Os créditos, e authoridade da Companhia o introduzírão até na sociedade de Cristina, Rainha de Suecia, mulher dada ás lettras, apreciadora dos sábios, e mui dotada da virtude

da paciencia em os ouvir, e aturar, cousa sobre maneira ardua. Seu Palacio era huma Academia, a boa Rainha entre questões litterarias abafava a saudade do abdicado Ceptro, abdicação, que nunca deixou de produzir arrependimento, esta mesma extraordinaria mulher, que em Stockolmo ouvia todas as madrugadas a Descartes, não se dedignava de escutar em Roma todas as noites os Padres da Companhia, e os virtuosos de Musica: entre as questões agitadas, e que davão lugar a bons, e máos discursos, se levantou hume lebre de grande acatadura, e o que pareceo objecto só capaz de fazer luxuriar os engenhos, era huma das mais serias questões de moral: convém a saber, sé os homens, e suas acções merecião riso, ou merecião lagrimas? Isto he qual dos dois mestrassos Gregos tinha mais razão Heraclito em chorar, ou Democrito em rir? Destinárão dois Campides para entrar em campo, ermados de

todas as subtis armas do engenho, e recahio a escolha sobre os Jesuitas Jeronymo Cataneo, e Antonio Vieira: o Portuguez fanfarrão deo a escolher a seu competidor a parte que lhe fizesse mais conta, o Italiano escolheo bem, e o Portuguez houve de sustentar huma sem razão, ou hum paradoxo, he com effeito engenhoso seu discurso, e o homem era capaz de sustentar o prò, e contra. Os nossos discretos sempre applaudírão muito as razões de Vieira, e com effeito ha alli agudezas dignas das antigas grades de Freiras, ainda que fossem de Odivelas, presedidas pela incomparavel Feliciana de Milão, ou a da Rosa, animada por Violante do Ceo (doces tempos, e dias apraziveis para Portugal, a que suc-cedêrão os dias wandalicos de Bonaparte, e seus Confrades!) Mas tornando ao brinco de engenho, eu digo, que se tratou hum grande pro-blema em moral, e que-asneára bastante o Jesuita Portuguez.

Quando os Gregos começárão a tratar da mais util, e verdadeira Filosofia, que he a moral de que houve depois tantas escelas na mesma Grecia, que produzirão homens tão grandes como Socrates, Epicuro, Antistenes, Diogenes, Crates, e em Roma o mais sublime dos Filosofos antigos, e modernos Seneca; apparecêrão dois Filosofos de barbas, hum nasceo em Efeso, e se chamava Heraclito; outro nasceo em Abdera, Cidade da Tracia, e se chamava Democrito, cujos livros se existissem, veriamos quam pouco se tem adiantado os mais afamados modernos sabichões. Estes dois pregoeiros da sabedoria, empenhavão-se em emendar os homens, e em os fazer melhores (tempo perdido tenho visto que são incorregiveis, quando se lhe querem sarar os podres com remedios humanos, e cá de telhas abaixo!) Ambos os Filosofos se persuadírão, e com bem razão, que para este fim os discursos são menos effi-

cazes que os exemplos, e que as acções : o primeiro, que era Heraclito achava os homens tão fracos, e tão miseraveis, e elle era de coração tão mavioso, e assucarado, tão terno, e adamado, que quando considerava a sorte, e condição dos homens, chorava como huma criança. Eis-aqui a quem achou razão Antonio Vieira, e a quem pertendeo defender. O outro considerando todas as acções dos homens, seus negocios, seus projectos, e acontecimentos como outras tantas loucuras não acabava de dar gargalhadas. (Que faria se elle com o genio advinhador, que tinha, visse agora em Lisboa os apaixonados de Bonaparte!) Ora eisaqui duas estradas, ou dois meios hem oppostos para chegar ao mesmo fim. Qual delles era o preferivel? He melhor rir, ou he melhor chorar sobre os destemperos humanos? Eu sempre direi a quem mo quizer escutar, que he muito melhor rir, e rir deveras. Quem bem pezar as

parvoices humanas, quem bem pon-derar a grande dose de demencia, que nos coube por carta de partilhas. de nosso primeiro pai; conhecerá que o homem nunca poderá ser tão bem desprezado por sua indita vai-dade como merece. O riso, e o motejo são os mais vivos signaes de desprezo, que podemos dar. As lagrimas, e a comiseração suppõe algum preço, e valia na cousa que se, chora, e de que nos compadecemos: pelo contrario as cousas de que fazemos escarneo, e de que nos rimos são para nós de bem fraco preço, ou as julgamos bem fraca fa-zenda. He preciso como Democrito considerar os homens por este lado, porque na verdade em todas as acções humanas, ha mais vaidade, que reaes desventuras, e erradamente chamamos infelicidade, ao que he ou malicia, ou tolice. Somos mais tolos, que máos, e menos miseraveis, que vís. Isto na verdade parece duro, ainda que na opinião da minha me-

lancolia, sempre direi considerando agora as parvoices que os Francezes comettem entre nos, que cada Por-\tuguez deve ser como o Jupiter de Juvenal, que considerando os homens, ridet, et odit. Ora pois, ainda que eu seja mais inclinado ao partido de Democrito, e que o defenderia em campo fechado, ou aberto, sempre direi, que nem Democrito, nem Heraclito tinhão razão, porque se o homem he desprezivel por sua vaidade, se elle he louco por natureza, se aos maiores engenhos (quando se trata de cousas humanas) sempre está misturada huma grande porção de loucura, o homem não merece lagrimas, nem merece riso, porque elle he o que he. Pelo contrario se o seu fundo, ou capital he bom, e se elle abusa muitas vezes de sua razão, e de suas luzes, he preciso, e razoavel, que nos condoamos de seus erros, e miserias sem desatar nos barreiros, ou choros de Heraclito, porque he preciso sentiro

bem que elle perde por huma conducta, que elle poderia reformar. Tal era o termo que devia seguir hum terceiro Campião, que se juntasse aos dois combatentes Jesuitas. Quando ponderei a futilidade das razões de ambos, lembrou-me dizer:

Formica, et Musca contendebat acriter.

Com effeito apesar da antithese destes dos dois Filosofos, riso, e pranto, ambos elles forão estimaveis sugeitos, e no meu conceito o mais sabio de todos os Gregos foi Democrito, n'outro lugar apparecerá esta grande verdade. Hum, e outro Filosofo, quizerão fazer conhecer aos homens seus erros, e defeitos, e ambos elles annunciárão grandes maximas em moral : a mais notavel de Heraclito foi dizer, que a maior virtude do homem he o proprio vencimento, e que a suprema sabedoria consiste em ser verdadeiro em suas acções, e em seus discursos. Democrito com a sua cara de riso, profe-

rio oraculos em moral, que deixão de queixo cahido os mais authoriza-dos Epitéctos, que se lhe seguírão. Disse que a sabedoria, que vem a dar no mesmo que a tranquillidade da alma, era cousa de si tão preciosa, e estimavel, que quem a chega verdadeiramente a possuir, nada teme, de nada se admira, e goza de tudo, porque quando o homem social sabe compôr seus costumes, regular, e ordenar bem suas acções, moderar, e reprimir seus desejos, póde sem dúvida contar com aquella felicidade, que he compativel com esta mesquinha mortal existencia. Este grande principio encerra em si tudo quanto o Mestre Socrates depois ensinou, e que lemos escritos com tanta pom-pa em os Dialogos de Platão. Mas que se tira de querer ensinar, emendar, e aperfeiçoar os homens? Tirão-se boas esmolas, as que tircu Democrito, que o declarárão doido, e digno de tres Anteciras, e dérão com elle amarrado em casa de Hyppocrates para o acabar de matar. El que succedeo a Socrates? Por querer tirar a máscara, e descobrir a impostura aos Sophistas, canalha inextinguivel, que debaixo das flores da vá eloquencia corrompião a alma, e coração dos mancebos, pagou com a vida os serviços que intentou fazer á Juventude, e á humanidade inteira. Metão-se lá a reformadores do genero humano! Não ha mais remedio que deixar os homens, nem escarnecellos, nem chorallos, lá se avenhão.

# Soliloquio LXVI.

A Inda que eu me haja muitas vezes encolerizado contra as Sciencias, ainda que attribua a estas Sciencias grande parte dos males que a humanidade tem soffrido, e soffre porque os homens abusão até do que póde ser mais util, mais respeitavel, e mais sagrado, e convertem em seu Toma III.

damno o que lhes podia causar assignalado proveito, ainda que eu ve-ja, que as Sciencias tem servido a alguns do mesmo, que o vinho serve a muitos, que podendo contribuir para a nutrição os embebeda, e lhes faz perder o pouco bestunto que tem, com tudo não deixo de lhes conhecer grandes vantagens. Podemos tam bem tirar das Sciencias proveito como das viboras, e do rosalgar se tirão alguns medicamentos. As Sciencias humanas, de que sempre fallo, são huma especie de divertimento para os engenhos, que com ellas se sabem divertir. Consideralas debaixo de outro aspecto, he querer perder a tranquillidade do animo, que he o maior bem da vida humana. Ora considerando-as como divertimento, feliz daquelle que se vir iscado do desejo, gosto, ou manîa de as possuir. Muito juizo tenho achado aos homens Authores, que derão a seus trabalhos litterarios, e lidas a tarefas scientificas o nome de » Re-

creações! Já vi livros, que se dizião , As minhas recreações dramaticas, as minhas recreações filologicas, a minha recreação filosofica, e causoume espanto vêr que o Judeo Ozanan deo ao maior quebra cabeça dos mor-taes que são as profundas Sciencias Exactas, o titulo de minhas recreações mathematicas. Quando se tomão por divertimento, e recreação não ha outro melhor, porque de todos he o mais facil, e o de menos despeza; sempre dei por mais bem empregado hum cruzado novo em hum livro, que em hum bilhete de Opera: a leitura do livro por máo que fosse me occupava mais tempo da noite que a desenxabida Burleta de S. Carlos. Este divertimento scientifico (que he divertimento para quem he ) assim como envolve menos despeza, he o que acarréta após si menos pezares, e o que faz correr mais docemente os dias de nossa vida, dias pesados, e longos para todos aquelles, que não contão a occupação do espirito

Sii

### 聚 276 聚

em o numero dos prazeres. Os prazeres não se podem gozar sem com-panhia, e não he hum prado rizonho, viçoso, e ameno, se não tivermos junto a nos a quem digamos » que agradavel campina, ou que bella relva para huma merenda, co-mo disse hum Monge daquelles a quem tão injusta, como falsamente se attribuem tantas parvoices. O estudo se acha na solidão mais absolura. Seneca entre os rochedos da malvada Corcega, achava paz, e companhia deliciosa no estudo, e contemplação da Natureza. O estupido, e imbecil Claudio me pode privar das delicias, e do espectaculo de Roma, mas não me pode privar, dizia elle, de pomposo, e insigne espectalo da noite, quando limpa de nuvens me appresenta á vista o vasto espaço semeado de milhões de Soes. O grande Bolimbroke para divertir os pezares, que lhe devia causar sua justa exclusão do ministerio, tomou por divertimento; diz elle a

Pope, seu amigo (o que póde o amor do divertimento litterario, que até faz que hum Secretario de Estado em desgraça, tenha amigos!) que tomára por divertimento, desenvolver as mais intrincadas questões methafysicas! Immortalizou-se por seus escritos, aquelle que sem este divertimento ficaria com hum nome obscuro, no catalogo ainda mais obscuro dos Ministros desgraçados. Ainda se podem tirar outras vantagens do estudo como divertimento, se o homem dado a elle conforme a posição de seu estado adquirir verdadeiros conhecimentos para descernir o bem, para conhecer o util, procurando não ficar ignorante sobre o mais necessario, que he a Moral, depois do seu divertido trabalho em revolver, e estudar os livros. Porque não fallarei eu de mim, fallando comigo! Ha certa modestia hyppocrita, que he huma rematada loucura! O estudo da sabedoria, e o conhecimento da verdade, e mais util filosofia, que

he a Moral, me constitue livre; quando me mostra os meus verdadeiros deveres, faz que eu viva a meu commodo, ensinando-me a dar o verdadeiro preço ás riquezas, ella me levanta acima do alcance da fortuna, descobrindo-me a frivolidade das honras mundanas: a segura a tranquillidade de meus dias, inspirando-me o amor do retiro, ella occupa em minha alma o lugar dos prazeres va-sios de felicidade, suffoca em meu coração o desejo das quimeras da vaidade, que se não podem tocar sem que se lhe dissipe o prestigio. Mas qual he hoje em dia o folgo vivo em quem o divertimento das Sciencias produza estes effeitos? A maldita revolução Franceza, e todos os seus derivados, desordenárão, deslocárão tudo, e derão cometudo de pernas ao ar. Huma geral, e universal ignorancia, será por muito tempo o resultado deste infernal abalo, que o furor de hum punhado de mentecaptos deo ao mundo inteiro.

A geração actual vai continuando a existir desprovida já dos primeiros conhecimentos, e he incapaz de estudar outra cousa, que não seja o armazem da mentira, e estupidez, que se chama a Gazeta, e os mancebos, que os Páis algum dia conservávão nas Aulas, se alguma vez se esquecem da manîa militar, he para se darem ao importante estudo da vistosa Valsa em huma sala de coices. Estancárão-se as fontes do saber, e a razão que se costumava desenvolver pelo estudo da boa filosofia ficará sempre na infancia, ignorando os meios de remover os erros, e de conhecer a verdade, tornará o imperio do wandalismo, e a ferocidade barbara será a partilha dos que chegarem daqui a vinte annos, se alguma causa poderosa não aquietar o abalo, e convulsão em que anda o mundo por amor de Bonaparte.

Todas estas desgraças nascêrão do abuso das Sciencias, porque se não considerárão como hum divertimen-

to, ou occupação pacifica, e o amor das enovações em Moral levado até o excesso de Atheismo, arruinárão a desgraçada França, é o Imperio da barbaridade existente, nasce da nimia soberba scientifica. Tomára que os Francezes me dissessem onde estão, onde párão agora aquelles Filosofos, impostores, illustres reformadores do mundo, os grandes defensores da humanidade ultrajada? He esta a felicidade, que elles prometterão, e he esta a perfeição a que elles dizião, querião conduzir os homens? Insensatos, e cumplices dos Tyrannos, se abastárão com elles do sangue, e das lagrimas de tantos miseraveis, arrastrando-se a traz de Bonaparte, e dos algozes, que o rodeão lambem até o pó, em que este malvado deixa estampadas as plantas de seus pés, maldita seja a sua infernal doutrina, e toda a sua sciencia. Os conventiculos filosoficos servirão unicamente de utilidade ao crime, a virtude encontrou nelles seu verdadeiro algoz. Sim Ente Supremo, se o meu espirito podéra ser tão fraco, ou tão perverso, que formasse dúvidas sobre tua existencia, todas estas dúvidas se dissiparião como o fumo depois que vi, que estes malvados Filosofos a combatem. E nós os Portuguezes minados destes ladrões, discipulos estimados de taes mestres., vemos à nossa Patria op-pressa do peso dos mais crueis infortunios, porém no meio destes males a minha alma se levanta com a idéa de Divindade, reanima-se meu animo, a luta que sustento com tantos scelerados, não he para mim trabalhosa, porque a soffro na presença de hum Deos, que he vingador.

#### Soliloquio LXVII.

O Homem isolado, esolitario, que rompeo todos os laços, que o união ao mundo, e que fugindo delle se

poe em certa distancia para o contemplar, e vêr livre do reboliço, e motim que o aturdia, e lhe fazia dar volta ao miolo, está em estado de manifestar em liberdade todos os seus sentimentos, e idéas, sem aquelle constrangimento que he inseparavel das sociedades do mesmo mundo; nelle não se póde dizer a verdade nua, e crua, e manifestar segredos, que põe a calva á mostra aos homens refalsados, contrafeitos, lisongeiros, e mentirosos, he hum attentado horrivel. Mas eu só, eu fallando comigo mesmo muito á minha vontade, e satisfação, por que não direi eu a verdade? Sempre me embalárão, que a Sciencia de viver no mundo, era huma Sciencia indispensavel a todo o homem de educação, e que sem esta Sciencia, que tem principios, axiomas, e corolarios, não se podia viver com os outros homens. Aos Doutores nesta faculdade, chamão homens do mundo. E que cousa será o homem do mundo? O homem do.

mundo, nem por isso foi sempre o melhor homem do mundo. E depois que se occupárão tanto os Filosofos em reformar os costumes, e melhorar os homens, este caracter, que ao principio era só artificioso, se tornou verdadeiramente detestavel, e para confusão eterna dos fanfarrões Filosofos, e reformadores, se está vendo, que o mundo quanto mais envelhece, tanto mais peiora, e se corrompe. Nos tempo de minha avó, o homem do mundo, que sabia viver, e queria conviver com os outros, não era obrigado mais que a lisongear, e podia fazer tudo isto com huma certa discrição, que lhe não era decorosa. Bastava que soubesse persuadir as mulheres, que erão bellas, e moças, cousa na verdade bem facil de persuadir ainda aos mais velhos dragoes, e tediosas, e repugnantes tartarugas, para isso não era preciso ter a eloquencia de Lucio Crasso, e de Marco Tulio, bastava que soubesse dizer bem do novo candidato, que alguma admittia, e que não dissesse nem bem, nem mal daquelle a quem tivesse dado a sua demissão, podia estar seguro com estas qualidades, de que era hum heroe para com as mulheres, quero dizer, hum daquelles heroes que nada significão, e que servem para passar o tempo.

Mas para viver com os homens, houve mister sempre alguma cousa mais difficultosa; porém sahia-se o homem bem, tendo huma pequena dose de arte, e de experiencia do mundo. Se era convidado para algum jantar, bastava que louvasse o cozinheiro, e se se bebia huma zurrapa, dizer cheio de satisfação, ainda que fizesse estranhas caretas, quando acabasse de beber, que era melhor, que Madeira secca, ou Carcavellos legitimo. E se o dono da casa mettido a engraçado, dizia alguma parvoice mais fria que huma noite da Laponia, bastava que soubesse applaudir, tapando a bocca com o lenço para mostrar, que estoirava de

riso. Estes grandes caractéres são copiados litteralmente de Theofrasto, que vivia trezentos annos antes da era vulgar. Vejão a que folhas isto vai, e que dourados tempos erão estes! Com tudo isto não se póde duvidar que os homens fossem sempre os mesmos, e em todas as partes do mundo, onde quer que tenhão chegado a hum certo gráo de cultura, e he hum erro considerar os homens como ligeiros, e inconstantes: mudão assim he, de penteados, de cha-péos, de pantalonas, e de casacas, mas são constantemente os mesmos impostores, aduladores, e velhacos que sempre forão.

Com tudo depois de estabelecida, e arreigada a nova Filosofia, e
que a imperiosa, e pestifera França
com suas modas, tem embutido aos
homens seus pervertidos sentimentos,
he preciso que o homem do mundo,
e que tem a desgraça de querer viver com os outros, e frequentar as
companhias, cujo officio he jogar, e

fallar em Bonaparte, carregue muito a dóse da complacencia, da lisonja, da mentira, e até do desaforo, e se prepare para fazer maiores, e mais custosos sacrificios á decencia, e á Moral. Se se falla de mulheres, se são moças, e bellas, já se sabe qual he o terceiro epitheto que se lhe de-ve ajuntar. Se algum não muito corrompido, se lembra de dizer na sociedade, que Luzia he cortez, e brilhante nas suas maneiras, mas que nem por isso deixa de ser virtuosa, e morigerada, e que Antonia he viutada, mas que nem por isso deixa de ser fiel ao marido, este homem he escarnecido, insultado, e mostrado com o dedo como hum imbecil; e se se obstina em defender a honra, reputação das mulheres contra alguma brigada de ociosos entulhadores de Botequins do Rocío, ridiculos parlamentos, onde se dicide a sorte da Europa, este homem, que ainda mostra conservar alguns restos de boa educação, que seus páis lhe dérão

antes da entrada das Novellas Francezas neste Reino, ouve logo citar hum longo rol de anecdotas em contrario, que tem sido religiosamente recolhidas, e classificadas pelos mais solemnes arbitros das conversações, e mais dignos de fé, que existem nas sociedades do aladroado voltarete, e incapazes, como he constante de produzirem huma proposição, que não traga em si impresso o respeitavel sinete da verdade. Por pouco que se escandeção na disputa, corre risco o pobre homem de ser desafiado para sustentar a deshonra, e o descredito, como se desafiavão nos abençoados tempos da antiga cavallaria para sustentar a honra, e o crédito das mulheres.

Se se falla da Religião entre meninos enlabusados com dois dedos de Helvecio, e Volnei, ou passeadores dois annos pelas margens do Mondego, he preciso dizer que he huma impostura, e applaudir por força os Apostolos do Atheismo; sua eloquencia he tão varonil, e tão vigorosa, e seus costumes são aliàs tão puros, tão exemplares; e tão acreditados; seu coração, e suas mãos são tão puras, e ilibadas; que he preciso mostrar-se logo persuadido, e convencido, e ceder muito de pressa á grande força de suas razões. O homem do mundo, que quer viver bem com todos, não deve contradizer seus oraculos, e se se atreve a fazelo, ou esgueirar-se da contestação, segundo os dictames da antiga prudencia, he considerado como hum homem de espiriro debil, sem energia, e sem luzes, digno de viver entre veihos zoticos, e entre mulheres da antiga tarifa. A companhia escolhida do presente seculo, fez-se para espiritos fortes, e superiores, que chegarão á força de leitura de bons Romances Francezes, e de profundo estudo das contradicções de Jaques, a livrar-se de toda a inquietação, e a soubar indestinctamente sem temor, e sem remorsos, e só lhes resta

# MOTIM LITERARIO.

#### NUMERO XXXI.

## Continuação do Soliloquio antecedente.

chegarem a realizar hum projecto perfeitamente analogo ao roubo, que vem a ser, promover hum pouco de anarchia, para se livrarem de certos pequenos inconvenientes, que ainda restão, como por exemplo, as galés, e mais a forca.

Se nestas escolhidas companhias do seculo se falla dos governos, porque chegamos a tempos de se vêr tres illuminados Publicistas, e Economistas políticos em tres homens, que se ajuntem a conversar ( já se sabe, que qualidade, ou que especie de governo se applauda, se promova, se Tom. III.

preconize, que he o dos salteadores; que á quasi nove mezes nos vão deixando sem camiza no corpo. ) Em summa, quem quer fazer profissão de ser complacente, e de viver bem na sociedade, he preciso que faça a corte aos vicios mais communs, e dominantes, e que va seguindo seus progressos até onde elles possão chegar. Huma pouca de liberdade em pensar, depois em fallar, e depois huma pouca de liberdade em obrar, são cousas, que no dia de hoje vão ajojadas sempre, e para ser verdadeiro homem do mundo he preciso ser hum solemne velhaco, e se isto ainda he pouco, he preciso ser hum legitimo Francez. A differença, a imitação das maneiras Francezas, que he o mesmo, que a depravação geral, são cousas que se buscão em o homem illuminado, e capaz de admirar o grande Napoleão. Que symptomas de decadencia, e de ruina, tinha en observado em Portugal ha huns annos a esta parte, quando del

visava este tom em que os Portuguezes se comprazião tanto de permanecer! A que ponto chegárão estes illuminados, que se julgavão só dignos de figurar no mundo, de serem alma, e a vida das sociedades! Que atrazamento na moral, no estudo sério do homem, no conhecimento dos verdadeiros interesses da vida civil, e das obrigações reciprocas, que devião ligar os homens! Sem ser muito Gonsalo Annes Bandarra, eu pronostiquei o estado de aviltamento e de escravidão em que existimos, os males que pesão sobre nós, e as desventuras de que estamos sendo teste-munhas! Eis-aqui o que me obriga a fallar só, a enterter-me de objectos indifferentes, e a passar em revista a pequenhez, a incerteza, e inutilidade das Sciencias humanas, as manîas dos homens, as diversas ramificações do Napoleanismo, e a miseria destas quamadas luzes, que o infernal Jaques intentou espalhar.

### Soliloquio LXVII.

Uando o Mundo inteiro estava quieto, e os homens se entertinhão em cousas uteis, e necessarias para a vida, e os litteratos quebravão apenas a cabeça com questões grammaticaes, e os Poetas se exercitavão em se descompôr huns aos outros, ou em louvarem as suas respectivas divindades com huma cousa muito. enfadonha, chamada Soneto, hum diabolico tropel de methafysico-Politicos se lembrou de perturbar a doce paz de que gozava o genero humano, levantando questões que vie-rão volcanizar todas as cabeças. Este rico presente de perturbações deve-se em grande parte a Jaques, e a seus confradés Encyclopedistas; e começárão como primeiro toque a rebate geral; por agitar a célebre questão, se era melhor deixar o Povo em sua natural ignorancia, ou instrui-lo, e illu-

mina-lo? Os do partido da ignorancia, não só dissérão que era preciso guardar-se bem de o ensinar, mas até gritárão, que convinha illudi-lo, c tapar-lhe de tal maneira os olhos, que ficasse reduzido quanto fosse possivel á condição dos brutos (tam-bem entre os Portuguezes houve mancebos deste voto, porque o contagio encyclopedista tambem para cá penetrou). Os do partido das luzes, exagerando o sentido contrario dissérão, e afirmárão, que era preciso illustrar o Povo, e cultiva-lo, principalmente em materias políticas, e despoja-lo de seus amados, e vulgares costumes, e habitos com que tranquillamente vivia, e engordava, e fazer do mesmo Povo huma Universidade de Filosofos, sem erros, e sem preoccupações. Jaques, o Methafysico Jaques não era por certo do partido dos primeiros ainda que em o discurso sobre a designaldade diri-gido aos Republicanos de Genebra queira provar com a costumada enfiada de paralogismos, que serião muito dignos de louvor os homens, se procurassem fazer-se bestas, isto he, bestas livres para irem viver, e passear livremente pelos campos com os outros animaes, e não para viver na sociedade.

Os que querião, que se deixasse viver o Povo como sempre viveo, dizem que he impossivel instruilo bem e que nada ha peior, que instruilo mal. Pelo contrario dizem os outros Vigarios geraes, e Reformadores do genero humano, que certos principios, e rudimentos são ao alcance de todo o mundo, e que he cousa boa abrir os olhos aos que os tem fechados para lhes fazer conhecer a veidide. Mas; dizia hum Filosofo da antiga tarifa, que se tivesse todas as verdades ainda as mais importantes fechadas nas mãos, se guardaria bem de as abrir. Eu faria o mesmo sem ser demasiadamente Filosofo. Estou persuadido que os maiores Legisladores, começando des-

de Romulo até Masoma. Montesquieu, e Companhia se acharião em grande embaraço, se se vissem necesstados a instruir, systemar, e organizar Povos Filosofos sem erros, e sem preoccupações. Se isto conseguissem, talvez não conseguirião tão facilmente fazelos ir á guerra, e á morte, e inflammar seu coração no amor da Patria, que he tão efficaz, ou ao menos no amor da gloria, que he hum supplemento ao amor da Patria; tambem não percebo como os sugeitarião de bom grado com todo. o coração, e toda a alma ao imperio daquella Religião que lhes prégárão, sem a qual ainda entre Nações barbaras, e idolatras, as mais belias instituições, são máquinas frageis, que de nada aproveitão.

Parece-me, que se póde fazer huma distinção na questão proposta, que eu não quero agora nem discutir, nem decidir. Pode-se distinguir aquelle genero de cultura, que se encaminha á educação moral do Povo.

instruindo-o em seus essenciaes deveres, ou obrigações, affeiçoando-o à sua familia, e a sua Pátria. Esta especie de cultura, deve sem dúvida propagar-se, e refinar-se, e eu a julgo essencial, e indispensavel em toda a sua extensão. Ha outra especie de cultura relativa ás Sciencias, e letras, e aos objectos que dellas dependem, e que se encaminha a curar o Povo de suas preoccupações, e erros ordinarios, que são de sua natureza não prejudiciaes, e nocivos, e a desgosta-lo daquelles seus antigos habitos gro seiros, a puli-lo, civiliza-lo, e vesti-lo á moda, e com bom gosto. Esta especie de cultura, longe de a julgar essencial para a prosperidade do Povo, e ventura das Nações a julgo opposta, e contraria a esta mesma ven ura, pois faz perder o equilibrio civil, e a tranquillidade pública. Persuado-me, que reduzindo-se a questão a estes limites, ou termos discretos sem dar em excessos, e extremos, haveria boas razoes que allegar de huma, e de ou-

tra parte.

Entre todos os Póves da terra, eu observo hum que sempre me me-receo huma particular attenção. Este Povo se persuadio, que huma loba déra de mamar a seu primeiro Rei, e que suas mais antigas Leis forão dictadas a outro de seus Monarcas por hum Espirito em fórma de Nynfa. Desde este tempo o mesmo Povo pagou grossos salarios, ou ordenados a hum grande número de Sacerdotes, cujo emprego era o mesmo dos nossos magarefes do campo do Currál, matar Bois, Carneiros, Bodes, e Porcos, examinar-lhes o deventre, especialmente os figados, para conhecer escrita, e escarrada nas mesmas ventrexas a vontade dos Deoses, e o bom ou máo agouro para emprehender qualquer grande façanha, de que pendesse a liberdade da Patria, e engrandecimento da Nação. Este mesmo Povo, por mão de seus Augures, e Flamines, quando emprendia

huma guerra tão justa como as que faz agora Bonaparte, deixava a avoar hum bando de Patos, e Gallinhas, (Perus ainda não, porque ainda os Padres da Companhia nos não tinhão trazido este delicado presente das suas Indias de Hespanha), e se este bando voava para a esquerda, ou para a direita, era hum signal in-fallivel que a expedição iria bem, ou mal. Se o seu Paiz, era atacado da peste, ou de outro algum flagello Francez peior que a pestilencia mais teimosa, persuadia-se este Pos vo, que o remedio topico para se livrar deste cruel assoite, era furar com hum prego de bronze as fontes da cabeça a alguma personagem de grande representação. (Este remedio applicado bem a Bonaparte, por certo livraria o genero humano de todes os males que actualmente pade-... 30: 1

te longo arranzel diria e clamaria que me calasse, que não era preciso

saber mais para se conhecer, que este Povo era hum Povo de caturras, e de loucos, e se não erão loucos por certo era de escravos, e que era preciso até por caridade mandar hum officio ao Instituto Nacional da França, e pedir-lhe, que dentre os seus noveleiros, versejadores, e publicistas, escolhesse Missionarios zelosos, propagadores das luzes para instruir este Povo, e para o regenerar, abrindo canaes, resuscitando Camões, e dar-lhe huma constituição fixa, que lhe promettesse hum futuro brilhente, o interessasse no systema continental com outras frases mais, com que se tem illustrado o mundo, e obrigado as Nações a occuparem o lugar que lhes he devido. Basta, lhe tornaria eu, este Povo de que fallo, he o mais sábio, o mais virtuoso, o mais livre, e o mais respeitavel que tem existido no mundo; he hum Povo, que produzio os Camillos, os Fabios, Scipiões, e Marcelos, os Catões, e os Brutos; hum Povo fi-

nalmente que conto em o numero dos Cidadães Marco Tulio, Lucio Anco Seneca, e Cornelio Tacito; meu Senhor da missão do Instituto, incline-me bem essa cabeça, que eu fal-lo do Povo Romano. Leia suas Historias, deite os olhos para as Decadas de Tito Livio, e para os Commentarios de Cesar, e verá que este Povo, era tão livre, tão cheio de virtude, e de patriotismo, quanto era preoccupado, e supersticioso; mas seus erros, e suas religiosas ceremonias, como atiladamente observa Montesquieu em nada alteravão a pureza da sua moral, e a severidade de seus principios, e se combinava muito bem, que hum Povo ignorante era o melhor Povo do Mundo. Tanto he verdade (tomára que soasse por toda a terra este Epifonema!) que a boa moral faz tudo, que as ôcas declamações dos illuminados nada fazem, se eu faço alguma reflexão sobre as grandes emprezas deste Pevo, sobre seus gloriosos feites de

armas, que tanto o destinguem sobre os outros Povos, fico intimamente persuadidado, que este seu lustro inaccessivel, he devido sem dúvida á sua virtude, e tambem he devido em muito grande parte ás suas preoccupações, e a seus erros. O derra-mamento de luzes assim chamadas entre o Povo Francez, verdadeira praga de nossos dias, lhe fez tomar o freio nos dentes, e sacodir todo o jugo das leis, e renunciar a todos os principios da moral. As luzes funestas que recebeo, forão humas tochas funebres que lhe marcárão o caminho para a sepultura; cada cabelleireiro Francez se reputou hum Filosofo; todos os barbeiros, e amoladores de París se reputárão outros tantos Platões republicanizadores, e hum Povo em que todos são Filosofos, todos são doidos. Estas filosofias, estes systematicos tratadistas de Direito natural, desconcertárão a harmonia social, a decadencia, a ruina da Nação inteira, foi em proporção

da sua illustração. Em Portugal depois que os Petitmetres se avezárão aos oraculos Francezes, tudo foi de cabeça abaixo, quando nossos páis se arripiavão com medo de bruxas, quando a Filosofia reduzida a tenebrosa dialetica morava apenas pelos cantos das gritadoras aulas, havia moral, honra, patriotismo, respeito ás Leis, heroismo, victorias, conquistas, e muito dinheiro na algibeira, e nossas singelas, e virtuosas avós, com seu manto de gorgorão, e saia de picote, apresentavão-se nas Igrejas carregadas de ouro, diamantes, e safiras orientaes, com cada olho nas filhas, que as não deixavão pôr pé em ramo verde, rezando por tamanhas contas de ouro, que encherião da devoção as mão de hum Francez, para ir ganhar com ellas as indulgencias de Napoleão. E os nossos mancebos sem Mablis, Condilhaques, e Maurys hiao para os baluartes de Diu, por o sal na moleira ao fanfarrão de Cojesofar, e a seu successor

Rumecão, não conhecendo, dizião elles, Framengos a meia noite, nem consentindo aqui hum Francez, ainde que amolasse facas, e tesouras. Affonso de Albuquerque espantava, e aterrava of Oriente desde o Nillo, até ao Japão, e rezava na Ermida da Senhora do Outeiro de Malaca. Ora vão lá explicar ao Povo o contrato social de Jaques, ve-lo-hão lisongeando Junot, sem quebrar de huma vez a cabeça a quantos Franchinotes, e salteadores o acompanhão. A conservação, e a gloria de hum Povo deve-se ás suas virtudes, e vão as suas luzes.

#### Soliloquio LXVIII.

HA falsas opiniões, e erros successivos, que se transmittem de geração em geração, e á força de se repetirem; e acreditarem vão adquirindo o caracter de verdades demons-

tradas. Ora eu mais cheio de proverbios que Sancho, sempre gostei muito daquelle que me diz, que nem tudo o que luz he ouro, e todas as vezes que vejo luzir, applico bem a attenção para ver se com effeito he ouro. Porque muitos seculos, e muitos homens dizem huma cousa que he de pura authoridade humana, nem por isso eu devo acreditar esta cousa sem hum maduro, e bem circumstanciado exame. Toda a minha vida me embalárão com as virtudes dos Sparciatas. Lia por esses paxorrentos colectores, e compiladores de apogremas, grandes ditos, e grandes feitos dos taes Sparciatas, estava disto mais alguma cousa esquecido, quando o inferno vomitou a revolução Franceza, e tornárão-me a quebrar a cabeça com estes Sparciatas, de quem os féros Republicanos sans culotes, se dizião netos, e imitadores. Quem são estes Sparciatas, dizia eu comigo? Eu hei de ir basculhar as têas de aranha, que cobrem as ruinas de

Lacedemonia para me formar huma idéa destes Sparciatas tão decantados, e meditando bem sobre a cousa, achei que os Sparciatas erão hum Porvo delirante, atroz, onde a somma dos vicios excedia infinitamente a som-

ma das aprégoadas virtudes.

O orgulho, he a manqueira cr. dinaria das almas livres, e fortes. De balde os meus modernos sofistas de París, e de Genebra tem querido fazer grandes apologias deste vicio, confundindo-o bem pouco a pro; osito com a córagem, e elevação da alma. Para mim não ha cousa mais insupportavel, e intolleravel, que hum homem orgulhoso, e o que he intolleravel em hum homem, muito mais o he em huma Nação inteira; o que he hum homem para os outros, he hum Povo para os outros Povos. Este orgulho he origem, e causa de odios. e antipathias nacionaes, e guerras injustas, e a historia dos taes Lacedemonios está cheia de memoraveis exemplos, que attestão esta verdade. Tom. III.

O cabeçudo Licurgo longe de dictar Leis para reprimir este pernicioso orgulho, e amaciar o caracter feróz, e intratavel dos Sparciatas, parece que a acinte o quiz fomentar, estabelecer, e arreigar ainda mais. A persuasão em que vivião, de que huma Divindade lhe havia dictado suas Leis, o desprezo, que o mesmo Licurgo lhes soube inspirar para tudo o que erão usanças, e costumes estranhos, o imperio tyrannico com que tratavão seus pobres, e miseraveis escravos; a igualdade perfeita, que entre elles reinava, e que os modernos Sparciatas tanto, e tão infructuosamente quizerão imitar; a austeridade, ou rusticidade de seus costumes, sua mesma ociocidade, e ignorancia, tudo isto junto os enchia de fumaças, e lhes mettia em cabeça, que erão muito superiores àos outros homens, e a todos os Povos da terra, e esta ridicula presumpção se lhes tornou mil vezes prejudicial, ruinosa, e funesta. A dureza do coração

### ※ 307 ※

he huma consequencia immediata, e necessaria do orgulho: poucos sensiveis somos aos males daquelles, que desprezamos, e daqui nasce a desconfiança natural, e antipathia secreta, que todos tem com os corações duros, soberbos, intrataveis, e orgulhosos. A mais céga paixão pelos Sparciatas, quando se ponderar bem as cousas, não poderá excusar os usos estabelecidos, e tolerados por Licurgo. Toda a antiguidade grita, e berra com razão, contra o costume barbaro dos taes virtuosos Sparciatas de dar a morte aos meninos, que nascião contrafeitos; devergia a Natureza dos caminhos ordinarios, e erapor isto punida a humanidade sem crime, e a innocencia sem culpa, porque nascião com hum pé torto, não tinhão direito á conservação da existencia, e devião logo morrer... Que taes são as virtudes dos Sparciatas? Hè acaso mais revoltante a ferocidade dos Canibaes? Matar hum menino que nasceo alcorcovado, he

o mesmo que matar em França hum homem por dizer, que o pai de Bonaparte não era seu pai. Que costume tão digno de hum Povo de heroes, como se dizião os senhores Lacedemonios, era o de assoi; ar diante dos altares as pobres crianças, até as fazer morrer á assoites, obrigando-as a se não queixar das dores, que soffrião, como se a irritabilidade dos nervos, e a sensibilidade fysica fossem hum delicto! Que costume tão, doce, virtuoso, e filosofico era o daquelles combates, em que os mancebos erão obrigados a entrar, e em que reciprocamente se matavão ás estocades para exercitarem sua córagem, e valentia! E dizem os Francezes, que os Hespanhoes são barbaros, porque gostão dos combates de Toiros! Que matronas erão as; Lacedemonias, que docura de caracter tinhão, quando insensiveis aos gritos da natureza, e ao amor ternissimo que ella inspira para com os proprios filhos, ainda os mais ingra.

tos, e desconhecidos, davão ellas mesmas a morte aos filhos, que tinhão fugido de alguma batalha! E chamão-se virtudes a es as monstruosidades! Quanto he certo que he preoccupações sucessivas, e que a maior parte das cousas se acreditão, e recebem sem reflexão, e sem exame!

O que de todo me faz crer, que os virtuosos Sparciatas erão peiores que Roberspierre, e Bonaparte; o que de todo escandaliza a humanidade, e he capaz de indignar o homem de bem, são as inauditas crueldades dos taes senhores Sparciatas para com os Iliotas seus escravos; a isto nada chega. Hum duro Minhoto, que de cá foi em calças, e jaqueta, e que se fez no Brazil senhor de engenho, não trata com tanta deshuman dade os miseraveis negros. Não somente os embebedavão algumas vezes para os tornar hum objecto de ludibrio aos mancebos, a quem pertendião inspirar o aborrecimento deste vicio, mas

# ※ 310 ※

até lhes prohibião entoar as mesmas canções, que cantavão os homens livres: eis-aqui a grande principiada igualdade, e liberdade, bem desenvolvida entre os Sparciatas! Para que estes miseraveis, escravos se não. esquecessemi de sua servidão, e deploravel estado, levavão todos os dias por almoço certo numero de assoites, dados com toda a reflexão, e sangue frio, isto não fazem os Cara:bas aos mesmos prizioneiros de guerra : esta acção ne fez sempre detes ar de todo o meu coração os Lacedemonios sue considerars como hum Diabo vivo o seu decantado Licurgo com todos os panygiricos, que The faz o Author das viagens de Anacarsis. Desgraçado daquelle Iliota, que tinha recebido da natureza algum talento, e mostrava grandezade a'ma, ou qualquer vislumbre de, virtule emiseu infausto cativeiro, contasse de certo com a merte, a virtude em hum escravo era hum cri-

me capital nas Leis de Sparta. A primeira ceremonia que os Eforos fazião no dia de sua nomeação era sem mais nem mais, declarar o odio eterno, e guerra eterna aos Iliotas. Se estes infelizes se multiplicavão entre aquelle Povo de moralistas, por huma das Leis fundamentaes de Esparta, que lhe mandava dar cabo dos ossos, erão obrigados os mancebos de Lacedemonia, a se emboscarem de noite, darem sobre os inermes Iliotas, e assassinarem sem ceremonia quantos podião; chamava-se a este acto de caridade », a Cryptia. Tucidedes conta com toda a ingenuidade, que na guerra do Poleponeso, os Lacedemonios fingírão dar liberdade a dois mil Iliotas, que lhes tinhão feito assignalados serviços na campanha, coroárão-nos de flores, dérão-lhes grandes banquetadas huma noite; e ao amanhecer não havia fumo dos taes Iliotas, e nunca se póde saber o que foi feito delles. Isto excede em

crueldade todo o que os viajantes nos contão da ferocidade de alguma ordas americanas nos Bosques do Canadá. Quem poderá considérar estas cousas sein horrer! Quem não pasmará da docilidade dos homens em acreditarem como verdades enganos successivos, e mentiras manifestas, que por virem de mui longe se nos querem impingir apadrinhadas com o peso dos seculos. Se existio Povo baibaro, foi o de Sparta, com hu-, ma differença muito notavel, e escandalosa. Os outros Povos existem no estado de barbaridade, e incommunicabilidade, em quanto não recebem leis, e se não estabelecem alguma fórm, de governo, com este se amacião os costumes, e perdem até os ultimos vestigios de rudez, e barbaridade. Não assim os amigos. Sparciatas, erão barbaros orgulhosos, atrozes, aborrecio, e erão aborrecidos dos outres Povos pelo espirito, ou intenção de suas melmas Leis, sua barbaridade não era natural era systematica, e por isso mesmo mais perversos, e mais dignos da exectação dos outros Póvos. Além de orgulhosos, erão ego stas, e só menos máos que os Francezes.

### Soliloquio LXIX.

A Vida humana no estado socialiem que existimos, tem necessidades indispensaveis, que he preciso saristaver a todo o custo; não failo só das necessidades fysicas, dessas ninguem póde duvidar, assim como ninguem póde dispensar-sé; fallo de necessidades moraes, ás vezes mais urgentes do que as fysicas. Eu medito de continuo sobre este grande objecto, e talvez que desprezado, ou pouco attendido pelos maiores filósofos do seculo, e creio (aqui arquearão os sobrolhos, os profundos)

contemplativos), creio que huma das majores necessidades moraes, que experimentão os homens no estado social, he as de disputar ? Pois acaso he huma necessidade, o que parece hum tormento, e o que alguns homens prudentes procurão com tanta ancia evitar? Sim. O mundo foi entregue aos homens para objecto de suas contestações, e disputas; he preciso disputar, ou sobre as côres, ou sobre a politica, ou sobre a musica, ou sobre o livre arbitrio; he huma necessidade indispensavel, he pre-ciso satisfazela. Eu antes quero ler as visões do Padre Harduino, que as de Jaques; antes a dança dos turbilhões de Descartes, que as controversias do Ministro-Jurieu; antes o Commentario do Apocalypse de Newton, que a historia da Revolução de França; porque além do divertimento, he sempre a teima, e a controversia que faz a materia, e fundo destas ridiculas obras. Felizes os Po-

vos, e os litteratos, cuias disputas não tem por objectos mais do que ridicularias! Quantas cabeças, quantasocarapuças, foi , e será sempre a divisa das sociedades, e conversações humanas, tanto em tempo de luzes, e apurado gosto, como em tempo de trevas, ignorancia, e barbaridaden Nem sempre he port genio embirrado, ou por esprito de contradição, que se defende huma opinião nova i ou hyma contraria á opinião recebida; quasi sempre he por amor da independencia, natural aversão que se tem ao jugo, seja qual for sua, qualidade, pela repugnancia que se tem a authoridade que os grandes Mestraços se arrogão, e tambem, (creio que isto he o mais frequente. e o mais conforme á marcha da inconstancia humana) pelo enjôo, que causa a uniformidade! Pois sempre havemos opinar o mesmo, em materias indifferentes como são quasi todas as questões filosoficas? Dizem alguns homens, e-eu com elles?

Sabe-se qual foi o motivo, que obrigou a Jaques a deitar-se no partido inimigo das lettras. Quando Diderot lhe deo o conselho, conhecialhe bem o genio, o pobre pedine, e peregrino Jaques, tinha mais fome de gloria, que de pao, e seguintos caminhos ordinarios, abraçando a defensa, e fazendo o apologetico das Sciencias, era querer ficar ignorando no mundo sem nome, e sem motim. Que te fez Aristides, dizia elle ao homem, que escrevia seu nome em huma casca de ostra para o condemnar? Estou enfastiodo de o ouvir louvar tanto, já não tenho orelhas para escurar seu elogio. Els-aqui o crime de mustos homens, e eis-aqui a chave, ou a solução de muitos, e frequentes enigmas, que parecem indicifraveis. De quantos desertores da boa causa entre nos, que suspiravão por huma revolução, e a vírão como realizada; quando entrou a longa engrazada de pedintes Francezes, se podião explicar bem asometamore

foses com aquella expressão do ambicioso Cesar! He melhor, e vale mais ser primeiro em Rimini, que gundo em Roma! Saiba o mundo que eu existo, dizia hum dos Corifeos em Revolução, e faça-me enfadar, ou persiga-me, que eu andarei com a Republica na algibeira: e o Historiografo da França, dizia, fallando dos seus amigos, tanto hão de fallar de Duclos, que o hão de obrigar a ir á Missa só para fallarem mais.

He cousa tão deploravel como verdadeira, dizia ha mais de 1400 annos hum santo Francez, escrevendo ao Imperador Constancio, que haja entre os homens tantas doutrinas, quantas inclinações. Cada anno, cada mez inventamos novos symbolos para explicar misterios invisiveis; arrependemonos amanha do que fizemos, hoje; detestamos o que adoramos, e condemnamos a doutrina dos outros, porque não he a nossa

doutrina, e queixando-nos com réoproco escandalo, caminhamos para

a nossa ruina, e desventura.

He muito digna de estima a bondade, e ingenuidade dos Authores, que trabalhão por conciliar os espiritos; mas contar com o bom successo desta tentativa, he hum erro. Se hum Molinista, dizia o esturrado Voltair fizesse hum livro para provar, que dois, e dois são quatro, eu não duvído, que hum Jansen sta não viesse logo com hum volume, tres vezes mais grosso para provar, que dois, e dois erão cinco. Ora pois se he preciso disputar, e não póde haver conversação sem contestação, se o contagio das disputas contamina todos os homens á excepção dos mudos, ainda que estes tambem teimão, quanto melhor seria disputar sobre a arithmetica, e sobre as modas, que sobre questões politicas; e religiosas.

A controversia em litteratura;

ainda que ás vezes traga comsigo debates pueriz, nunca foi perigosa, e traz quasi sempre comsigo grandes vantagens. Felizes tempos em que na Europa, longe de se levantarem bandos de disputadores sobre as funestas revoluções, que de tantos lutos tem coberto a humanidade, se disputava sobre huma passagem bem, ou mal entendida de hum Author Grego, ou Romano, exposta segundo as regras grammaticaes! E ditosa França, quando o actual viveiro de todos os vicios, París estava dividido em duas facções, huma levantando os modernos acima dos antigos, outra os antigos acima dos modernos! Suavissimas disputas, que forão succedidas pelas dos Brissotistas, e Maratistas, que tanto sangue derramá. rão! Feliz Portugal! Quando não havia cafés, e Gazetas! Quando as Academias dos Singulares, e Anonymos, dos occultos, e outras mais vião apparecer os Ericeiras com hu-

ma longa Dissertação de controversia, sobre qual dos amanies to a mais favorecido de Cloris, que estava sangrada, se Fabio que levou o chumaço, se Silvio que levou a atadura. Felizes tempos, em que na Academia dos Generosos disputava Thomás Pinto, com o torto de Fr. Simão, e em que alguns Frades derramávão torrentes de erudição velha, e injúrias novas, para provar que os Bentos erão mais antigos, que os Jeronymos! São estes divertidos, e innocentes objectos a materia sanguinaria das eternas disputas, que agora escutamos! São estes os problemas, que tanto prazer derramavão; em que o homem de siso t'nha a. consolação de ouvir dois tolos eruditos, mas fóra da controversia homens de bem, bons Cidadios, e vertadei. ros Portuguezes?

Esta idade passou, e a que lhe succedeo, he a que eston vendo. Continuão as dispulas, porque continuão

as conversações, porém esquecêrão todos os objectos uteis, agradaveis, instructivos; e a Nação dividi-da em dois partidos, hum quer sua ruina, outro sua conservação: porque hum quer ser Francez, gutro quer ser Portuguez. Quando virá o tempo em que de todo se abandonem estas ruinosas disputas! Em que os sábios abominem as disputas sobre igualdade, liberdade, e governo; em que todos se persuadão, que a meihor fórma de governo (eis-aqui hum oraculo digno de Solon) he aquella que tem durado mais tempo: ou he bom, porque o he de nature-za, ou he bom, porque o fez o habito, e o costume: não mudemos! Dispute-se embora, porque em fim; a boa conversação não he mais que huma bem ordenada disputa, e huma perpetua controversia, e he obra de hum bom engenho conte-la em limites de prudencia, e urbanidade. Tom III X Tom. III.

tes; até nú, e crú dentro de hum banho tambem disputava: não era isto manîa no bom do velho ; era hum meio seguro de tratar sem apparato. e enfasi das escólas, as mais importan. tes materias de Filosofia moral, unica que elle desejava ver conhecida, e cultivada pelos homens; era o modo de aguçar o entendimento, de apurar a razão, e de despojar de atavios inuteis a dialetica ridicula, que os Sofistás tinhão introduzido. Ó velho sabia muito bem, que a contrariedade faz saltar o genio, ou o engenho amortecido, como ao golpe do fuzil salta o fogo, que dorme nas veias da pederneira.

Os Inglezes, que na verdade são homens de huma excessiva singulariridade, dizem, que o fallar estraga a conversação, e com effeito elles não fallão, disputão sempre. Os perpetuos debates das Cameras alta, e baixa, tem formado grandes Oradores, ainda que muitas vezes prosti-

## 英 323 美

tuem a magestade oratoria a objectos taes como algodão de Pernambuco, e café das Martinicas. Acabadas forão no Mundo as querélas politicas, e, viesse já o tempo em que as mulheres disputassem de modas, e os homens de alguma cousa util á vida animal, e moral dos mesmos homens!

Fim do III. Tome.

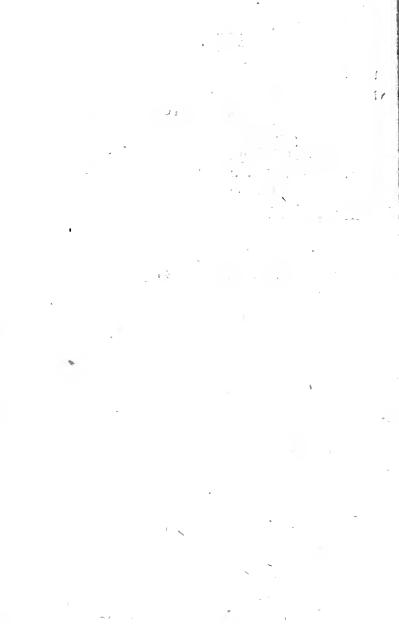

## LISTA

DOS

## ASSIGNANTES

Que tem comprado a Obra Motim Literario, impresso á custa de Desiderio Marquez Leão, Livreiro em Lisboa no Largo do Calhariz N.º 12.

O Excellentissimo Senhor Marquez de Angeja.

O Sr. P. Antonio Joaquim Cordeiro.

O Sr. Fr. Antonio dos Santos Vieira.

O Sr. Antonio Manoel de Castro.

O Sr. Antonio Eustaquio da Silva.

O Sr. Antonio José de Abreu Prada.

O Sr. P. D. Benvenuto Antonio Caetano Campos.

O Sr. Bernardo João da Silva.

O Sr. Capitão de Santa Barbara.

O Sr. Dr. Caetano José Nunes Delgado.

O Excellentissimo Sr. Conde de Castro-Marim. O Sr. Cesario José de Oliveira.

O Sr. Domingos Antonio de Carva-

O Sr. P. Elias João da Matta.

O Sr. Francisco Leite Pereira.

O Sr. P. Prior Feliciano José.

O Sr. João Henriques de Sequeira.

O Sr. Joaquim Raymundo da Cruz.

O Sr. P. Joaquim Coelho.

O Sr. José Antonio de Almeida.

O Sr. Ignacio Antonio de Amorim Vianna.

O Illustrissimo Sr. José Joaquim Paes de Sande de Castro.

O Sr. José Nicoláo de Massuellos Pinto.

O Sr. P. Joaquim Dias Torres.

O Sr. José Dias Torres.

O Sr. João Baptista da Costa.

O Sr. José Daniel Rodrigues da Costa.

O Sr. João José Cordeiro.

O Sr. Joaquim José Pedro Lopes.

O Sr. Dr. Joaquim Antonio de Sou-

O Sr. Joaquim de Abreu Ferrugen-

O Sr. Ignacio José de Sam-Payo Pereira e Andrade.

O Sr. Manoel Lopes Porto.

O Sr. Joaquim José da Silveira e Andrade.

O Sr. P. Dr. Manoel Nunes da Fonseca.

O Sr. Manoel Euzebio da Costa.

O Sr. Mancel Joaquim Maravilhas.

O Sr. Fr. Manoel de Santa Margarida.

O Sr. Manoel Zeferino.

O Excellentissimo Sr. Conde de Mesquitella.

A Excellentissima Condessa de Mes-

quitella.

O Sr. P. Prior de S. Sebastião da Pedreira,

O Sr. Ricardo José da Cunha.

O Excellentissimo Sr. Conde de Soure.

O Sr. Thomás Caetano Rodrigues Portugal.

## ADVERTENCIA.

O Editor declara ao Público, que vai continuando a imprimir esta Obra Motim Literario em Folhetos Periodicos, que irão sahindo com toda a brevidade. E declara o mesmo Editor aos Senhores Assignantes (e a todos os mais que o quizerem ser), que se venderá cada hum dos volumes a 480 réis, e para os que não forem Assignantes a 600 reis cada volume.

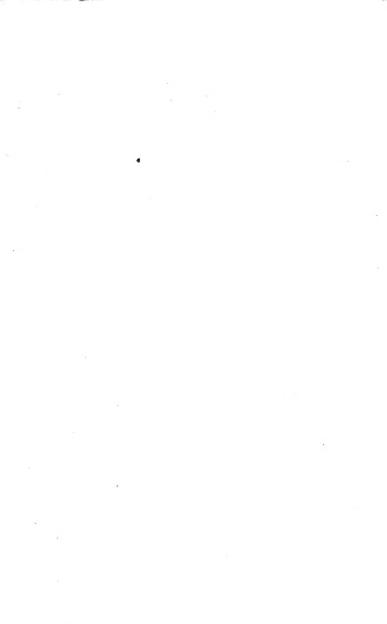







